

EL ARTÍCULO DEL DÍA | PÁGINA 5

Policía: 1824-2024

JAVIER FERNÁNDEZ

SEDIMENTOS | PÁGINA 5 En torno a la Evau CARMEN BANDRÉS



VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2024 | DIRECTOR RICARDO BARCELÓ | NÚMERO 16.333 | AÑO XXXIV | 1,60 EUROS | ≡ PRENSA IBÉRICA

# el Periócico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# El turismo anticipa un verano de récord con carencias de personal

El sector augura buenas expectativas en Aragón y Randstad apunta que la comunidad registrará los mayores niveles de contratación de su historia de estos meses • La hostelería trata de encontrar trabajadores para atender la alta demanda

PÁGINAS 8 Y 9 .



# LUZ CASAL

Cantante

«Si no hubiera nadie que me quisiera escuchar yo seguiría haciendo música»

PÁGINAS 34 Y 35 \_\_\_\_\_

Fernando López: «Emprendo el reto mayúsculo de que el Zaragoza sea un referente»

PÁGINAS 40 Y 41 \_\_\_\_



#### **VUELOS COMERCIALES**

# La DGA negocia con 5 compañías una base permanente en el aeropuerto

Air Horizont, Vueling y Air Europa se suman a Ryanair y Volotea

PÁGINA 9

## MEMORIA DE LA POLICÍA

# Los accidentes se reducen en Zaragoza pero aumentan los siniestros graves

La tasa de criminalidad es un 8% inferior a la de otras grandes ciudades

PÁGINAS 2 Y 3

### CONTRA LA INFLACIÓN

El BCE inicia la desescalada y baja los tipos de interés en 0,25 puntos

PÁGINA 30

# MEMORIA ANUAL DE LA POLICÍA LOCAL

# El número de accidentes en Zaragoza se reduce pero hay más heridos graves

En 2023 hubo siete fallecidos en vías urbanas de la capital aragonesa, la segunda peor cifra en los últimos diez años, solo por detrás de 2022 • Chueca dice que el plan de seguridad vial estará listo este verano

IVÁN TRIGO Zaragoza

La siniestralidad vial lleva meses copando parte del debate público en Zaragoza. Las malas cifras de 2022, cuando murieron ocho personas en las calles de la ciudad, entre ellas dos menores de 20 años, propiciaron que el entonces Gobierno encabezado por Jorge Azcón prometiera aprobar un plan de seguridad que todavía no se ha terminado. La actual alcaldesa, Natalia Chueca, anunció ayer que será este verano cuando por fin vea la luz ese documento. Pero mientras, las cifras de víctimas por accidentes de tráfico en la capital aragonesa se han mantenido altas. En 2023 murieron siete personas.

Así, el número de fallecidos en las calles de Zaragoza fue la cifra más elevada en la última década solo por detrás de 2022. Desde 2012 no se habían superado los siete muertos por accidentes de tráfico en la ciudad y el máximo, quitando los dos últimos años, había llegado a cinco.

Con respecto a la edad de los fallecidos, cinco tenían más de 65 años, uno tenía entre 46 y 65 y otro entre 21 y 30 años. También cinco eran conductores al volante de un coche, mientras que dos eran peatones. Ninguno era motorista, un colectivo que suele resultar muy vulnerable sobre el asfalto.

Lamentablemente, la frialdad de los números no permite ver el drama que hay detrás de cada siniestro letal, aunque alivia saber que, con respecto a los números que se daban a principios del milenio, sí que se ha producido un descenso significativo en el número de accidentes con resultado mortal en Zaragoza. En el año 2000 se contabilizaron 30 muertos en las calles de la capital aragonesa.

Con respecto al número de siniestros en total, la cifra en 2023 resultó más elevada que en 2022 (2.949 frente a 2.846), sin embargo hubo menos accidentes que terminaron con lesión de alguno de los implicados (903 frente a 963), pero la gravedad de los heridos fue mayor: se registraron 140



Personal. Las cifras

# La plantilla pierde 15 efectivos en un año

La plantilla de la Policía Local de Zaragoza está conformada por 1.001 personas, que son 15 menos que en 2022. Ello a pesar de las ofertas de empleo público que se han lanzado en los últimos años y de las que el PP siempre hace gala, pero que no han conseguido superar el número de jubilaciones que se han dado. Según los datos de la memoria del cuerpo municipal, el número de efectivos en 2023 era justo el mismo que en 2019. Asimismo, 32 agentes tienen 55 años o más, por lo que se retirarán en los próximos años. No obstante, este año se han incorporado al servicio 70 nuevos policías y ya hay 40 en proceso de formación que entrarán el año que viene.

El número de efectivos en la Policía Local de Zaragoza ha seguido una línea descendente desde 2009 que solo se ha interrumpido en los últimos años. Hace 15 años había 1.209 agentes y el número fue en descenso hasta 2020, cuando se llegó al mínimo con 986 agentes. En 2021 la plantilla creció hasta los 995 policías, en 2022 aumentó hasta los 1.016 y en 2023, último año del que se tienen datos, bajó de nuevo hasta los 1.001 efectivos.

La edad media de los policías locales en Zaragoza es de 46,16 años, una cifra superior a la que se daba un año antes: 44,92 años. Por sexos, la mayoría son hombres. Ellos son 878 (87,71% del total) frente a ellas, que tan solo son 123, el 12,29%. En cuanto a los medios, el cuerpo dispone de 215 vehículos en total. ■

graves, 14 más que un año antes. Desde 2018 no se habían contabilizado tantos heridos graves en accidente de tráfico en la capital aragonesa. La mayoría de los que se registraron el año pasado (45 entre los 140) tenían entre 46 y 65 años, mientras que 35 eran mayores de 65 y otros cinco tenían me-

El número de multas

en 2023 se superaron

de tráfico no ha

las 202.000

parado de crecer y

nos de 16 años, de los que uno tenía menos de seis.

En toda esta maraña de datos que refleja la memoria anual de actividades de la Policía Local de Zara-

goza, presentada ayer, el punto positivo lo pone el descenso de los heridos en patinete, un número que en los últimos años no había parado de ascender.

En 2023 se contabilizaron 320 siniestros en los que un patinete estuvo implicado. Hubo 191 víctimas a bordo de estos vehículos, 17 menos en un año antes, aunque la cifra de heridos graves solo descendió en uno, quedándose en los 20. No se produjo ningún fallecido frente a los dos que se contabilizaron en 2022.

Los accidentes con ciclistas implicados fueron 161, cifra similar a la del año anterior y por debajo de la media de los cinco últimos años.

> Con respecto a los atropellos, este tipo de accidente sí que registró un ascenso en 2023, produciéndose 257 frente a los 220 de 2022.

Del total, en 112 ocasiones el peatón fue atro-

pellado cuando cruzaba la calle sin preferencia, mientras que en otras 117 el atropellado sí que tenía la preferencia de paso. Asimismo, 28 viandantes fueron arrollados cuando estaban sobre la acera.

Con respecto a las causas de los siniestros producidos en las calles de Zaragoza en 2023, la gran mayoría (2.795 de los 2.949) ocurrie-

### Más datos

En 2023 hubo siete muertos en las calles de Zaragoza, solo uno menos que en 2022.

2.949

El total de accidentes de tráfico que se contabilizaron en la capital aragonesa fue de 2.949 que provocaron 140 heridos graves.

En Zaragoza hubo 257 atropellos el año pasado. En 117 el peatón tenía preferencia de paso.

ron debido a una infracción de una de las partes involucradas en el accidente. No obstante, otros 71 accidentes se debieron al estado de la vía; siete al estado del vehículo siniestrado; y 11 a las condiciones meteorológicas desfavorables.

Con respecto a las vías en las que se registraron más accidentes, aquellas en las que tendrían que incrementarse las medidas de seguridad y/o vigilancia, la Ronda Hispanidad se sitúa a la cabeza, con 64, seguida por la avenida Cesáreo Alierta (46); Camino de las Torres (44); Echegaray y Caballero (41); Vía Hispanidad (39); avenida de Madrid (39); Valle de Broto (37); y Gómez Laguna (otros 37). Sin embargo, el listado de calles con más accidentes en los que hubo heridos graves o fallecidos lo encabeza Echegaray y Caballero (con siete accidentes). Después está Duquesa Villahermosa, con cinco.

Entre los datos que aparecen en la memoria de la Policía Local destaca también el del número de multas por infracciones de tráfico, una cifra que no deja de crecer en los últimos años. En 2023 se superaron las 202.000 sanciones, mientras que en 2019 no llegaron a las 140.000. ■



## El cuerpo municipal celebra el día de su patrona

La Policía Local de Zaragoza celebró ayer en la sala Mozart del Auditorio el día de su patrona, la Virgen del Portillo. En este tradicional acto

se entregan todos los años las principales distinciones que otorga el cuerpo municipal y, este año, la Medalla de Oro al Mérito Profesional recayó en el intendente Manuel Juan Heredia. en el beneficio de todos los zaragozanos. Sin Asimismo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia seguridad, no hay libertad», destacó la regido-Chueca, entregó la Medalla de Plata a otros 20

agentes y a otras diez personas y organizaciones que han destacado por su colaboración con la Policía Local. «Vuestro esfuerzo repercute

# Los delitos investigados descienden más de un 11% con respecto a 2022

Las multas por hacer botellón aumentaron levemente, mientras que las pruebas de drogas a conductores que resultaron positivas fueron 500

I. T. G. Zaragoza

Los delitos investigados el año pasado por la Policía Local de Zaragoza - cuyas competencias en esta materia son limitadassumaron 900, lo que supone un descenso con respecto a 2022 del 11,5%, cuando se registraron 1.018, la cifra más alta de los últimos cinco años.

Del total de delitos, 228 estaban relacionados con accidentes de tráfico, de los que tres se investigaron como homicidio por imprudencia y 38 por lesión por imprudencia.

Entre los delitos cometidos, llama la atención el gran porcentaje de resultados positivos entre las pruebas de consumo de drogas que se realizan a los conductores. De las 564 que se hi-

cieron en 2023, 500 constataron que el infractor había consumido algún tipo de sustancia estupefaciente, lo que supone un 88,65%, un porcentaje similar al de años anteriores.

No obstante, este número tan elevado de pruebas con resultado positivo se debe a que solo se hacen a personas que tienen sintomatología «presumible de haber consumido algún tipo de droga, estupefaciente, psicotrópicos o sustancia análoga», explican desde la Policía Local en su memoria anual.

No obstante, la mayoría de los delitos investigados por el cuerpo municipal de Zaragoza están causados por el consumo de alcohol al volante. Entre todos los tipos, también es frecuente que los policías locales den con alguien que conducía sin tener puntos en el carnet (144 sobre

# Aumento

#### Más positivos en alcohol

En 2023, la Policía Local de Zaragoza realizó un total de 46.044 pruebas de acoholemia a conductores. El 4,02% resultaron positivas, un porcentaje que resulta ser el más elevado en los últimos diez años. En 18 ocasiones, es decir, el 0,06% del total, el conductor se negó a hacerse el test, una cifra similar a la de años anteriores. En 2022 no quisieron someterse a la prueba 19 personas.

900 delitos en total) o, directamente, conductores que carecían de la preceptiva licencia (110 de los 900).

Con respecto a las denuncias tramitadas no relacionadas con infracciones de tráfico, apenas han aumentado, por ejemplo, multas por hacer botellón, una actividad regulada y prohibida desde que entró en vigor una nueva ordenanza en 2020. En 2023 se pusieron 747 sanciones por beber en la calle, 60 más que el año anterior.

También aumentaron aunque de forma más significativa las sanciones por incumplir la ordenanza que regula la colocación de veladores y terrazas a los bares (458 denuncias frente a 338 en 2022), aunque descendieron las multas por incumplir el límite de ruido: 332 frente a 338.■

**EDITORIAL** 

# Turismo en transformación

Un informe de CaixaBank Research sobre el impacto del cambio climático en el mercado turístico español acaba de confirmar las conclusiones a las que también llegaba hace unas semanas otro estudio similar elaborado por el Banco de España. El incremento de las temperaturas medias (en España, y aún más en otros países del sur del Mediterráneo y Oriente Próximo con quienes competimos directamente) ha tenido hasta el momento un impacto fundamentalmente positivo. Lo que no significa que si el calentamiento sigue superando los márgenes tolerables no vaya a dañar muy seriamente las perspectivas de las comunidades mediterráneos y Canarias, o el turismo blanco. Y en ese camino estamos, como alertan los datos que nos recuerdan que el planeta encadena 12 meses consecutivos de temperaturas récord.

Pero de momento el efecto registrado ha sido un cierto estancamiento del turismo de playa en los meses centrales del verano, una bonanza en los destinos de la comisa cantábrica y una dispersión de la llegada de visitantes a lo largo de todo el año. Un fenómeno que no se debe solo a circunstancias relacionadas con el clima: el poder de gasto de población jubilada, el incremento del número de adultos sin hijos que condicionen las fechas de vacaciones al calendario escolar e incluso el teletrabajo están convergiendo para que se consiga, a través de unas vías más bien inesperadas hasta hace poco, uno de los objetivos que siempre se había marcado el sector turístico español para garantizar su viabilidad futura: la desestacionalización, el final de la dependencia exclusiva del modelo de sol y playa.

Gran parte del incremento de afluencia de turistas que está haciendo que en 2023, y previsiblemente en 2024, se batan todas las cifras previas a la pandemia, se debe a los incrementos en meses de otoño, primavera o invierno. Esta modificación de las pautas del sector llega justo en un momento en que estos picos de visitantes han hecho que postulados sobre la necesidad de poner límites empiecen a ser asumidos desde instancias que no tienen nada de turismofóbicas: desde el lobi del sector, Exceltur, hasta instancias políticas locales. Hace unos días el alcalde de Palma (PP) se proponía actuar contra un fenómeno como el desplazamiento de la oferta de alquiler residencial por los apartamentos de alquiler turístico y el concejal responsable del Turismo en Barcelona también ha presentado una batería de medidas en los llamados Espacios de Gran Afluencia y recordaba que el turismo crea riqueza pero a partir de cierto grado de saturación además de castigar al local (como se hace patente en las crecientes muestras de rechazo social) tampoco ofrece una experiencia satisfactoria al visitante.

La desestacionalización y la redistribución geográfica serán dos tendencias que ayudarán a seguir haciendo compatible esta necesidad de contener el desbordamiento en determinados lugares y momentos con la de mantener el turismo como generador de riqueza. Y de una oferta de empleo a menudo no cualificado pero que no encontraría salida en ninguno de los sectores económicos que deberían ofrecer alternativas de valor añadido. Aunque quizá no basten para abordar fenómenos como el impacto en el mercado residencial y la oferta comercial en centros urbanos, sobre el que empieza a crecer el consenso de que es un problema a abordar; pero no, ni mucho menos, sobre posibles soluciones.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulos exponen posturas personales

# el Periódico

# PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

#### Directora gerente: Cristina Sanchez, Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

# Votar por intuición

El domingo es el último de los días en la elección de los 720 diputados de la Cámara europea, ayer fue el turno de Estonia y mañana el de Eslovaquia

Seamos sinceros, o por lo menos voy a intentar serlo yo, el funcionamiento de las instituciones europeas no sigue resultando algo lejano y no le prestamos el mismo interés que si hay una convocatoria para rezar el rosario en la puerta de Ferraz o si el presidente Sánchez ha tuiteado una nueva carta a la ciudadanía. Hasta en los informadores hubo numerosos errores confundiendo el Consejo Europeo con el Consejo de la Unión Europea, si el Parlamento Europeo tiene tres

sedes en tres países y nos quitan de la Carrera de San Jerónimo para el Congreso de los Diputados dudo que supiéramos direccionar el resto. El domingo es el último de los días en la elección de los 720 diputados de la Cámara europea, ayer fue el turno de Estonia y mañana el de Eslovaquia, que así a la primera, y no es que este haciendo una oda a la ignorancia, nos costaría ubicar el mapa.

El desconocimiento es uno de los principales argu-

mentos que explica la histórica abstención en estas elecciones a no ser que coincidan con otros comicios, ni siquiera la mitad de la población española vota. Si a esto se le suma la percepción del proceso como elecciones de segundo orden, ya que con ellas no se elige gobierno su valor electoral se altera, se convierte en una oportunidad para castigar a los gobiernos por razones internas.

No solo sirven como voto de castigo que no nos atreveríamos a ejecutar en unas legislativas nacio-

nales, sino que alternativamente, muchos acudirán a votar para apoyar a sus Gobiernos frente a un previsible asalto electoral de las oposiciones nacionales, en las que la ultraderecha está envuelta en muchos países, más que para defender sus intereses como europeos.

Votamos en clave nacional y por eso los partidos políticos se afanan en trillar de nuevo en ese terreno. Pero, aun así, las opciones nacionales no son tan di-

> ferentes de la suma de las representadas en el Parlamento europeo, el voto suele estar muy alineado en ambas. Para ejercer nuestro derecho no es necesario un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la Unión Europea, cosa que pocos dominan en detalle. Una visión general de las grandes opciones y de los intereses en juego, que nos repiten de manera persistente junto con nuestra intuición nos acompañan a la urna. En cualquier elección, los votantes atienden a la información

mínima necesaria para saber quién coincide más con sus intereses y quiénes creen que los van a defender mejor. Entre las posibles opciones está la de no sentirse concernido por una elección que cree no le va a modificar la vida, y si esta es la posición mayoritaria nos encontramos con un fracaso del proceso democrático. ■

Carmen Lumbierres es politóloga



### LAS RADIOGRAFÍAS

# Un plan de seguridad vial que no puede esperar más

La presentación de la memoria de 2023 de la Policía Local constató ayer que Zaragoza no es que necesite un plan de seguridad vial que prometió hace año y medio, es que le urge. Las cifras de accidentes de trá-



Un accidente mortal en Zaragoza ocurrido en 2023.

fico siguen siendo altas, también los que tienen que ver con atropellos a peatones, y derivando en heridos de gravedad y fallecidos que están en los niveles más altos de la última década. Una escalada que no cesa y que no atañe solo a los patinetes.

# Verano esperanzador para las cifras del desempleo

Las buenas previsiones para el próximo verano, en lo que la DGA prevé que será otro año de récord de visitantes a la comunidad, ofrecen expectativas muy ambiciosas de cara a la creación de empleo que, sin

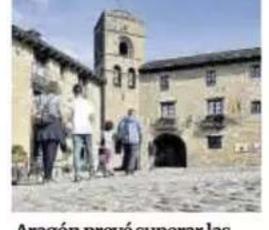

Aragón prevé superar las cifras de visitantes de 2023.

duda, serán decisivas para romper la barrera psicológica de los 50.000 desempleados en Aragón. Se trata de un objetivo que se lleva persiguiendo desde que finalizó la Expo y ahora se ve más cerca. Serán buenas noticias para la economía.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

Opinión | 5

# Seguidores de Pedro



LA COLUMNA MARCOS SANTIAGO

No guardo fidelidad a ningún partido porque guardar eso en democracia es ser menos intelectual. Por ello echo de menos una oposición que hable de los problemas de las calles. Pero se pretende vencer a Pedro Sánchez con argumentos, o íntimos o muy exteriores. Yo no sé qué pasará con su esposa, pero aún no hay ninguna resolución judicial para que tenga que dimitir. Por lo menos vamos a ser prudentes. Y no sé si este hombre se aferra al poder (como si el poder fuera algo a lo que se puede aferrar uno sin contar con las umas), pero a mí me parece más llamativo las ganas de conseguirlo por parte de la oposición sin urnas de por medio. Sí tengo que reprochar a las parejas de los presidentes (a ver cuándo puedo decir parejas de las presidentas) que no asuman su papel y quieran también éxito profesional paralelo a la estrella de la pareja. A ver, que ser pareja de una persona tan importante para los demás debería ser motivo, o bien de dejarlo o de apoyarlo completamente. Pero teta y sopa no cabe en la boca. Le pasa a Pedro, le pasó a González y le pasó a Aznar. Yo estoy segurisimo que dichos puestos fueron propuestos por ser parejas de quienes eran. Ser presidente requiere una pareja volcada en cuerpo y alma. Algo parecido, por supuesto salvando las distancias, a lo que hizo Lola Flores con el Pescaílla, que el hombre, consciente de que la estrella era ella, se dedicó a su esposa. Pero querer echar al presi por esto y sin una resolución que demuestre, es un golpe bajo a la democracia. También quieren echarlo por el reconocimiento a Palestina porque dicen que apoya al terrorismo. Falso. Dicha acción es una opción de solución. Eso sí, en cuanto a medida económica es la caña; nuestra principal industria es el turismo. Esta decisión hará que aquí no se teman atentados con lo que este verano será espectacular en datos micro y macroeconómicos. Y de lo que nadie habla es del resultado de las elecciones catalanas que se han cargado a un complicadísimo procés que tambaleaba la unidad de España. A ver si los que quieren que se vayan luego van a seguir sus pa-SOS...

# Policía: 1824-2024

EL ARTÍCULO DEL DÍA

**JAVIER** 

FERNÁNDEZ LÓPEZ

Vivimos en un mundo en el que la información es casi instantánea y la cantidad de mensajes imposible de asimilar. Cualquier asunto tiene quien lo estudie y nos lo cuente. Viene esto a cuento por las estadísticas que elaboran institutos oficiales o privados y que nos dicen, por el asunto que hoy me interesa, que son muchos los ciudadanos del mundo occidental que si pudiesen elegir un país en el que vivir se inclinarían por España.

La traducción más rápida de ese dato sería que es por el sol, la playa y demás aspectos relacionados con el buen tiempo y la comida. Supongo que sí, que es un

elemento a tener en cuenta, pero no puede ser el único. Y la seguridad entra en los valores más potentes de ese hipotético deseo de vivir entre nosotros.

Quienes hayan pasado estos últimos meses por delante de la Jefatura Superior de Policía en Aragón, en el paseo María Agustín, habrán visto un gran cartel en el que pone lo que he situado en el título de este artículo. Se nos

recuerda que en este año se cumplen doscientos de vida de la policía en España. La Real Cédula tiene la fecha del 13 de enero de ese año, siendo rey Fernando VII. Puestos a encontrar algún detalle curioso de ese documento podemos citar que se extiende a las provincias de toda España lo que ya se había dispuesto para Madrid unos años antes, en 1807 con Carlos IV, y a la primera que se cita es Aragón, que tendrá centros policiales en Alcañiz, Barbastro, Benabarre, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Huesca, Jaca, Tarazona y Teruel. La división actual en tres provincias aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel, data de 1833, por lo que cuando nace la policía en 1824 aún no había Javier de Burgos formalizado el mapa definitivo.

Afirmar hoy, doscientos años después, que aquella policía es el origen de la actual es aceptable, aunque cabrían algunos peros. Mientras que con la Guardia Civil no hay duda alguna, ya que el Cuerpo que nace en 1844 sí ha continuado, con necesarias variantes, hasta nuestros días, insisto en que con la policía los vaivenes políticos han incidido de forma más profunda en cambios que nos podrían permitir hablar de varias refundaciones, comenzando por una en 1833.

Dejando a un lado las disquisiciones históricas lo importante es destacar el importante papel que la policía juega hoy en nuestra seguridad. Tras más de cuarenta años de vigencia constitucional el engarce de todas las fuerzas policiales parece haber ido encajando de una manera bastante aceptable. Sin que podamos, ni debamos, hacer carreras entre

ellas para ver quien lo hace mejor, tanto GC como PN han alcanzado un grado de eficacia que es destacado en foros internacionales de esta materia. Y siendo capaces de relacionarse en buenas condiciones con las fuerzas policiales autonómicas, con las nacionales cedidas a ciertas CCAA y con las locales. Un puzle difícil de entender por muchos ciudadanos pero que hemos ido construyendo paso a paso y que es, en definitiva, el que nos da esos índices de seguridad que se envidian en otros países.

Con unos efectivos próximos a los 75.000 miembros el ingreso anual en la

> PN se ha convertido en atractivo para muchos jóvenes de ambos sexos. Frente a la imagen del «policía armada» del franquismo, tosco y amigo de utilizar la porra, hoy ser policía es interesante porque ofrece campos de especialización a los que no se puede acceder por otras vías. Algunas películas estadounidenses, aunque no solo de ese origen,



No es oro todo lo que reluce, claro que no, ya que en ocasiones las noticias que conocemos de policías poco cuidadosos en la utilización de medios antidisturbios alarman a ciudadanos que se acercan a manifestaciones con voluntad reivindicativa dentro de los marcos legales. Tampoco son alentadoras las noticias de procesos judiciales emprendidos contra responsables políticos y policiales amigos de la utilización torticera y, tal vez delictiva, de medios pensados para nuestra seguridad.

En conjunto, con luces y alguna sombra, creo que debemos estar orgullosos de nuestra PN, formada en su inmensa mayoría por ciudadanos de uniforme y armados deseosos de garantizar nuestra seguridad. Lo que consiguen casi siempre. Ahí va mi felicitación. ■

Javier Fernández López es militar, profesor universitario y escritor

# En torno a la Evau



CARMEN BANDRÉS

Ha sido esta una semana crucial para quienes aspiran a conseguir la plaza soñada en la universidad. Por suerte para los buenos estudiantes, el acceso a los estudios superiores no solo depende de una pobre calificación en algún examen desafortunado de esta evaluación, pues cuenta en mayor medida la nota media de todo el bachillerato, premiándose así la constancia y el trabajo desarrollado a lo largo de varios cursos. Por otra parte, al margen de ciertos dislates presentes en el sistema educativo, uno de sus grandes aciertos reside en la posibilidad de enmendar desaciertos, entre ellos, merced a posteriores convocatorias, la nota de la Evau.

Sea como fuere, cuando ya muy pronto se conozcan las opciones disponibles, es muy importante elegir bien, acertar a la primera. Y, sobre todo, hacerlo de acuerdo con la vocación y predisposición natural, con la aspiración de trabajar en aquello que entraña serenidad y bienestar, en tanto que se apuntala el deseo de aprender un poco más cada día; a pesar de ello, los pertinaces datos apuntan a que cobra cada vez más relevancia el atractivo de salidas profesionales accesibles y con niveles elevados de ingresos, hilvanes que se pueden descoser con notable facilidad en un mundo tan voluble, mientras que el fruto de respetar una vocación perdura siempre. De hecho, quienes realmente estén preocupados por su integración en el mercado laboral, harían bien en optar por la poco apreciada Formación Profesional, habitualmente con mayores oportunidades.

Sin embargo, los futuros universitarios no se han examinado esta semana de dos cuestiones fundamentales: capacidad de adaptación y de trabajo en equipo. Ambas cualidades son muy valoradas en el mundo empresarial, así como en todo grupo de trabajo o investigación. Más aún, no solo se consideran imprescindibles, sino también prioritarias.

# Inversiones y rentas de situación en Aragón

Recuerdo con gratitud las lecciones de Economía Aragonesa del profesor José Antonio Biescas durante mi paso por la universidad. Como joven estudiante de Económicas, asistir a sus clases siempre prometía buenos descubrimientos y alguna anécdota interesante. Su conocimiento enciclopédico y su claridad en la enseñanza hacían que su autoridad académica fuera incuestionable.

Volví a coincidir con el profesor unos veinte años después en un curso de

doctorado sobre el gasto farmacéutico. Ofrecía su sabiduría en su despacho, aquejado de una enfermedad que empezaba a vencerle, siempre lúcido y con la humildad que poseen sólo los más sabios. Con el Biescas aprendimos Estructura Económica de Aragón muchas generaciones de estudiantes, en las aulas del vetusto edificio de Gran Vía que alberga la facultad de económicas y empresariales de la Universidad de Zaragoza.

Hace treinta años, el temario de la asignatura de economía aragonesa incluía temas tan familiares en la actualidad como la importancia del sector porcino, los usos del suelo, el turismo y la especialización industrial. Entre los conceptos teóricos, se abordaba una idea que entonces era desconocida fuera del ámbito académico: las rentas de situa-

ción, definidas como aquellas obtenidas gracias a una ventaja geográfica y a la proximidad de los mercados.

Tres décadas de transformación y modernización de la economía aragonesa han convertido esa actividad ganadera inicial en un poderoso sector agroindustrial, la tradición fabril ha evolucionado hacia un diversificado y competitivo sector industrial, el turismo otro tanto, sobre todo en el Alto Aragón, y esas rentas de situación se han materializado en una fuerte implantación de plataformas y empresas logísticas.

Las nuevas inversiones en centros de datos anunciadas recientemente por el gobierno aragonés, y las ya ejecutadas estos últimos años en este mismo sector por las empresas tecnológicas, también se pueden explicar desde esta teoría de las rentas de situación.

Aragón, y muy principalmente Zaragoza, va a ser la beneficiaria de este incipiente modelo económico sustentado en el binomio de transición energética y nueva economía digital.

La oportunidad para que la capital aragonesa se posicione entre las ciudades más innovadoras aún debe concretarse. No es suficiente con que el foco de este tipo de inversiones esté puesto en Aragón. Cuando se serene el entusiasmo político y se ejecuten los miles de millones de euros comprometidos en los diferentes emplazamientos seleccionados habrá que abordar una realidad tan evidente como ineludible: la dificultad de reconvertir estas

rentas de situación en rentas del conocimiento.

La «productividad económica» de la mayor inversión empresarial de la historia de Aragón se quedaría corta si el gobierno aragonés se conformara con la cifra prevista de nuevos empleos y el incremento estimado del PIB regional derivados de esta operación. El objetivo gubernamental debe ser más ambicioso y enfocarse en la creación de un entorno empresarial y académico centrado en la economía del conocimiento.

No nos debemos llevar a engaño. Hay una diferencia enorme entre una granja de servidores rodeada de pasto fotovoltaico y la empresa matriz que diseña el software, fabrica los equipos informáticos y gestiona este tipo de instalaciones. Es la misma distancia en «talento contenido»

que hay entre el supermercado de la esquina y la sede central de esa misma compañía de distribución. Los antecedentes en Aragón de inversiones de capital exterior con retorno local en forma de investigación y desarrollo se pueden contar con los dedos de una mano.

Vivir de rentas de situación favorece la autocomplacencia social y política, alejando a quien depende de ellas de las economías más innovadoras y prósperas. Esta evidencia, respaldada por numerosos estudios, sigue siendo ignorada por la política aragonesa treinta años después. Porque, como seguramente suscribiría el profesor Biescas en la actualidad, la geografía es una aliada excelente para el crecimiento económico, pero por sí sola es un factor insuficiente para el desarrollo regional.

Eduardo Pérez Barrau es economista



EDUARDO PÉREZ BARRAU

A pensamiento simple, sintaxis simple. Eso han pensado las evaluadoras de la EBAU (¿o es EVAU?, uno ya no sabe bien) que recomendaban en la prensa a los estudiantes escribir con frases cortas para no cometer errores. No deja de ser un reconocimiento de su fracaso como profesoras y de la enseñanza en general, por más que justifiquen su consejo en la excepcionalidad del trámite. Quienes tienen como misión enseñar a sus alumnos a escribir deberían preocuparse de que lo hicieran con brillantez y no con simpleza máxima. Pero así están las cosas, parece. Por si ese consejo no fuera demoledor, las mismas evaluadoras (de Madrid, el País Vasco y Castilla-La Mancha, no todas) aconsejaban a los alumnos rehusar también las palabras que pudieran ofrecerles dudas ortográficas y sustituirlas por otras sin peligro, como en el chiste del guardia civil que escribía un atestado sobre un accidente de tráfico en el que había un cadáver en el arcén. El guardia empujó al muerto con la bota a la cuneta y así solucionó su problema.

De un tiempo acá, la expresión escrita se ha ido empobreciendo hasta extremos inimaginables por la falta de práctica de la escritura entre la mayoría de las personas, especialmente las más jóvenes, y por el abuso de la brevedad lingüística a la que obligan las redes y otras aplicaciones como Whatsapp, que son hoy las principales formas de comunicación en el mundo. Te acostumbras a escribir con pocas palabras y te acostumbras a pensar así: con simplicidad. Después, cuando quieres co-

# Frases cortas

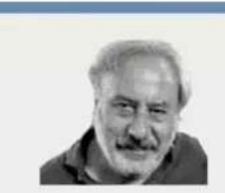

CALEIDOSCOPIO JULIO LLAMAZARES

municar lo que piensas o sientes, ya no sabes hacerlo.

El problema no es exclusivo de los estudiantes sino de toda la sociedad. La televisión, como espejo de esta, nos lo demuestra reduciendo sus mensajes a simples eslóganes, da igual que sea en la publicidad o no. Sobre la premisa falsa de que los espectadores ya no estamos capacitados, se supone que por empobrecimiento intelectual y cognitivo (lo que no dicen es si ese empobrecimiento es culpa de la televisión también), para escuchar a nadie durante más de medio minuto por más interesante que sea lo que nos cuente, animan a los invitados a hablar breve, da igual que sea un filósofo o un concursante de MasterChef.

Yo mismo he vivido ese consejo junto con la recomendación de que no hablara de literatura porque (sic) «este programa es para un público joven y a los jóvenes no les interesa la literatura». ¿Entonces por qué me llamáis a mí?, contesté educadamente ante la sorpresa de mi interlocutor, que, a esas alturas, como era joven, quizá ya había dejado de escucharme.

#### Frase con subordinada

Puede parecer una exageración, pero es así. Cada vez es más difícil en una conversación, verbal o por escrito, elaborar una frase con una oración subordinada porque nuestro interlocutor se pierde o no tiene tiempo de escucharla; no digamos ya si la conversación es por WhatsApp, donde se considera una provocación elaborar las frases correctamente o escribir las palabras enteras. Incluso hay quien te llama la atención por poner puntos y comas y no digamos ya tildes donde corresponde. Visto este panorama, uno entiende cada vez mejor el nivel de elocuencia verbal de nuestros políticos, que, salvo excepciones, suman a su mediocridad la mala intención y se dirigen a nosotros como si fuéramos tontos y no personas con capacidad de expresamos y entender: «El que pueda hacer que haga» (José María Aznar), «Me gusta la fruta» (Isabel Ayuso), «¡A la mierda!» (Yolanda Díaz), «¡Hala Madrid! ¡Viva España!» (Abascal)... Y así. ■

# Feijóo y sus 'contextos'



JAVIER CUERVO

A Alberto Núñez Feijóo le ha vuelto a caer Carles Puigdemont en la Evau de las elecciones. Para algunos calificadores ha dado la respuesta incorrecta o querido ser original, como se recomienda en los nuevos criterios de evaluación contra la IA. Otros creen que, después de una sinfonía en si mayor (si plantearía una moción de censura con ayuda de Junts), dio pie a la posibilidad de pedir apoyo al más irredento de los indepes por falta entereza para mentir en campaña, pero los que le conocen sostienen que es mentiroso bilingüe. A Feijóo ya le metieron un Puigdemont entre los radios en la campaña catalana y vino a decir lo mismo, y en octubre de 2023 declaró en Barcelona su «respeto al señor Puigdemont» porque en los contactos «indirectos» que el PP mantuvo con él «no mintió» sobre sus posiciones, y eso «es un valor». Añadía que no como Pedro Sánchez, impasible en el embuste, flemático en la falacia, imbatible en la trola.

Estas cosas que benefician a Vox y sublevan a Ayuso, no las dice para el electorado ni a favor de las posibilidades de sus candidatos. Las dice sobre sí. Hace tiempo que Feijóo sólo habla contra Sánchez y contra la parte del PP que más se codea a codazos con Vox. Al inicio de la campaña recordó que, con él, el PP ganó las elecciones y, teniendo las encuestas a favor, ha vuelto las europeas un plebiscito contra Sánchez para volver a ganarle. Si él es el presidente del PP que gana elecciones acabará gobernando, quizá pronto, y necesitará a Puigdemont y hacer algo con los restos del procés porque los «contextos» fuerzan. Al indolente Rajoy el procés le obligó a intervenir (no cabía el tancredismo con un independentismo en tromba) y desde entonces, el PP, en la oposición, ha estado confortable en el rechazo del indulto a la amnistía, «contextos» de los que no se habría librado en caso de gobernar porque el trato con el nacionalismo catalán puede ser muy incómodo, pero es obligatorio. «Contextos», lo llama Feijóo.

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

# ¿Dónde está la naturalización de Zaragoza?

Si leemos los documentos aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza – Estrategia de Biodiversidad, Plan Director de la Infraestructura Verde— y los premios que recibe entenderíamos que es una ciudad que cuida sus árboles y que potencia la biodiversidad.

El papel todo lo aguanta, pero hay que pasearse por la ciudad y comprobaremos que no es oro todo lo que reluce.

#### Zaragoza nunca podrá ser una ciudad donde predomine el bosque

Zaragoza se ubica en el centro del Valle del Ebro, con condiciones de aridez y climatología extrema, que ocasionan que la vegetación predominante sea matorral estepario, con alto valor desde el punto de vista de la biodiversidad. Los bosques como vegetación

natural, se dan predominantemente en las orillas de los ríos en forma de los denominados sotos de ribera y algo de monte mediterráneo fundamentalmente en Peñaflor. Por tanto, cuando se habla de Bosque de los Zaragozanos, se confunde la terminología induciendo a la población a errores. No es lo mismo una plantación de almendros o de arboles variados que un bosque.

#### Zaragoza no cuida y protege sus bosques de ribera

El término municipal de Zaragoza cuenta con 600 hectáreas de sotos ribereños en el Ebro, sin contar el Gállego y el Huerva, bosques que no necesitan ser regados y que proporcionan sombra, humedad, depuran las aguas, son refugio de vida silvestre y tienen efectos positivos en la salud de las personas.

En nuestra opinión, estos son los bosques que habría que cuidar en primer lugar y darles continuidad con nuevas plantaciones. En estos momentos se habla de la recuperación del Huerva pero queremos destacar que dadas las condiciones de este río, con fuertes pendientes y estrechez del soto, si no se hace con sumo cuidado, podremos eliminar el espacio de arbolado existente a su paso por la ciudad y tan importante en estos momentos de aumento de temperaturas.

Nos enteramos por los periódicos, dado que no funcionan los mecanismos de participación, que se van a plantar arboles en el Canal Imperial, en las zonas de Garrapinillos y Valdegurriana pero no se mejora y reforma la zona del Canal entre Terraza de Pina y Cabezo Cortado, una demanda ciudadana de hace más de veinte años.

#### El bosque de los zaragozanos no protege ni aumenta el arbolado urbano

Se señala que con el Bosque de los Zaragozanos está aumentando la superficie arbolada en la ciudad, que nos proporciona sombra y nos protege de las olas de calor, pero en nuestra opinión no está ocurriendo así. Buena parte de las plantaciones se han realizado en los montes de Peñaflor y otras en lugares de la estepa donde nunca deberían haberse realizado dado que han alterado el hábitat de especies protegidas.

Al igual que en tiempos pasados, donde estaban de moda las plazas duras, Zaragoza sigue apostando por este modelo, como son la plaza situada delante de IberCaja, la plaza Santa Engracia, plaza Salamero, la eliminación de árboles de gran porte en la ampliación del Parque Pignatelli y de forma similar en la plaza Mayor de San José, etc. Mientras en otros lugares se levanta el cemento, – en París se plantea levantar el 40% en sucesivos años – por el incremento de temperaturas

> que provoca, aquí seguimos ignorando el efecto en la salud que ocasiona este modelo de urbanismo.

Pero igualmente ocurre con las remodelaciones de calles en donde en lugar de mantener el arbolado existente se opta por cortar y tirar al contenedor y plantar otros nuevos como es el caso, entre otras de la calle Manifestación. La ciudad necesitaría plantar miles de arboles en muchos de sus barrios y plazas como el barrio de Delicias, la plaza Lolita Parra en el barrio Oliver, la plaza Albada en el ba-

rrio de la Jota, la renovación del entorno de la vieja estación del Norte, la reforma del Parque del Tío Jorge para compensar los cientos de arboles perdidos para desarrollar el Plan Director de 2022, la reforma de la plaza Pedro Nolasco, con unanimidad de todos los sectores en llevarla acabo, la renovación del Parque de la Paz demandada desde hace tiempo por las Asociaciones Vecinales y así podríamos alargar la lista sobre la falta de sombreados en calles, plazas y juegos infantiles. Vemos como el presupuesto se destina de forma prioritaria al centro urbano mientras se abandonan los barrios.

#### Zaragoza no educa con el ejemplo: actuaciones de usar y tirar

Recientemente hemos visto cómo se realizó una alfombra de césped artificial en la plaza del Pilar para un uso de un fin de semana o las guirnaldas de flores de plástico colocadas durante breves semanas y que posteriormente fueron a las basura. Además del despilfarro económico que ello supone, no entendemos que en una ciudad que habría que educar de que el césped no es el modelo a utilizar en una perspectiva de cambio climático, se presenten estas propuestas contradictorias.

A ello debemos añadir el programa Zaragoza Florece, con miles y miles de flores de usar y tirar. Podríamos comprender que al llegar la primavera se realizaran eventos en diferentes parques de la ciudad, y no siempre en el mismo y con plantaciones que se mantuvieran en el tiempo mejorando el espacio y su naturalización el propio Parque Labordeta se podría haber recuperado con ese presupuesto el abandono del Rincón de Goya construido por Mercadal. Lo que no nos parece educativo ni ético que se haga de esta manera. Al final del evento, todo a la basura. ¿Qué presupuesto ha supuesto? Sabemos que para la naturalización de todos los patios de recreo de esta ciudad se han destinado 100.000 euros. En la modificación de presupuesto municipal reciente se va a aumentar en 550.000 el presupuesto destinado a luces de navidad por lo que ascenderá a 1.300.000 lo destinado para este año. ¿Dónde están las prioridades de esta ciudad? ¿Y dónde está una verdadera naturalización?



#### CARTAS

#### **ELECCIONES**

Hipocresía política José Miguel Viu ZARAGOZA

Este domingo millones de europeos acudirán a votar la composición del Parlamento Europeo, y veo estudios que hablan del auge de la extrema derecha entre los jóvenes, y es por la desinformación y fácil manipulación que se ejerce sobre ellos. Vemos a Abascal que solo piensa en lo nuestro, consumir lo nuestro, pero si no puede consumirse en Europa lo nuestro, ni cruzar las fronteras libremente, para qué estamos en Europa. Partidos políticos de la derecha votaron en Europa en contra de los fondos europeos para España, y hoy se hacen fotos con buses eléctricos para sus ciudades, tranvías, alumbrados, etc. Fueron a Europa a denunciar la manera sectaria de repartir los fondos, como hizo el señor Azcón y la plana mayor del PP, y resulta que tras Madrid, Zaragoza lidera el ranquin con 119 millones de euros, y su ayuntamiento recuperara la Ribera del Huerva con los fondos europeos, eficiencia energética en viviendas viejas de los sindicatos, ampliación de la Casa de Amparo, la antigua fábrica Ciesa se convertirá en la Ciudad del Cine, etc., y luego la alcaldesa Natalia Chueca, del PP, se hará fotos con los nuevos proyectos, que su partido en Europa voto en contra. Cuánta hipocresía política. ■

#### SOCIEDAD

¿Juventud egosísta? Miguel Fdez.-Palacios

ZARAGOZA

Hay quien dice que los jóvenes son egoístas porque no quieren tener hijos. En mi opinión, traer hijos a un mundo tan convulso – en guerra, superpoblado, a veces gobernado por pirados y en alarmante emergencia climática–, no es nada bueno;

sin obviar la formidable responsabilidad - muchísima más de la que se cree- que supone educarlos para que crezcan sanos en un entorno con mucho amor, cariño y enorme autoestima para evitar trastomos psicológicos en el futuro. Dicho esto, la juventud no es egoísta, sino que esta sociedad mantiene una absurda contradicción con el capitalismo salvaje: no se puede tener hijos con el problema de escasez y carestía de una vivienda considerada como elemento generador de dinero y no como un derecho, de bajos salarios y enormes beneficios, de escasa conciliación y de inestabilidad laboral... además de un futuro plagado de incertidumbres en un planeta que estamos arrasando y en constante amenaza de conflicto nuclear... jcomo para traer hijos! ¿Juventud egoísta? No, capitalismo insaciable y parte del empresariado codicioso, así en la paz como en la guerra. ■

#### DEPORTE

# La salud mental Jesús D. Mez ZARAGOZA

Ser el número 1 del mundo en cualquier deporte en el que alguien pretenda ser, va a ser llevado al límite de tu capacidad. No es, afortunadamente, una ecuación que siempre se cumpla, pero esa autoexigencia, mezclada con los imperativos de una descarnada sociedad del rendimiento, han hecho que más de un deportista haya cruzado una línea de no retorno. Es esa sociedad del cansancio en la que, a la postre, cada uno de nosotros corremos el riesgo de infartar el alma y de ser consumidores consumidos. Garbiñe Muguruza ha encendido un semáforo en rojo en un tiempo en el que la salud mental ha pasado incluso a ocupar un lugar en las agendas políticas. Es un asunto ante el que no caben soluciones simples, pero la falta de sentido trascendente en la vida termina por poner todas nuestras metas en el rendimiento del propio cuerpo, y esa es una auténtica bomba de relojería. ■

Mariano Mérida es miembro de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) ENTRE TODOS. Hernán Cortés, 37. Zaragoza, 50005
Puede leer más cartas de los lectores y publicar sus artículos en:
www.elperiodicodearagon.com. Contacto: eparagon@elperiodico.com.

#### **TURISMO**

# Las contrataciones del verano darán cifras récord de empleo en Aragón

La hostelería y los servicios liderarán la nueva generación de trabajo, pero admiten problemas para fichar en el medio rural • Un informe de Randstad asegura que se hará un 10% más de contratos estivales

S. H. V. / J. H. P. Zaragoza

Aragón podrá batir su récord de personas trabajando en verano y bajar las cifras de desempleo a un registro inferior a los 50.000 parados. Buenas noticias para una nueva campaña de verano que apuntala al turismo como una de las potencias económicas de la comunidad, pero que deja el mal sabor de boca de un mal endémico: la despoblación y las complicaciones para contratar en el mundo rural.

El buen ritmo de la economía aragonesa lo marca, entre otros, un sector turístico y hostelero que mejora sus cifras del pasado año. Lo muestra el Boletín de Coyuntura Turística, elaborado por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), que refleja el crecimiento constante del sector.

El volumen de negocio en la comunidad para 2022, último año con datos al completo, llegó a los 1.772.163.000 euros, con un crecimiento respecto a 2021 de un 32%. Los sueldos en el sector, para ese mismo período, tuvieron el notable aumento de un 27,9%.

Con datos más pegados a la actualidad, el mismo boletín certifica que 42.298 personas trabajaban en el sector hostelero en la comunidad. Esa cifra implica un 1,1% más de lo registrado en abril de 2023. Otro dato que ha crecido en la hostelería y en el turismo es el precio de los servicios y de los bienes que se pagan. Tanto como un 4%: hoy los servicios de alojamiento, los menús de los restaurantes y los paquetes turísticos cuestan de media cuatro puntos más que lo que costaban a finales de abril de 2023.

Las buenas noticias para los servicios en la comunidad no se muestran solo con los datos del Iaest. La empresa de trabajo temporal Randstad confirma la tendencia al alza y se atreve a dar las buenas cifras que pueden llegar al verano aragonés. Según un reciente informe, el periodo estival generará 16.715 empleos en la comunidad, lo que significará un 10% más respecto a los contratos firmados en el verano de 2023. La cifra prevista por la empresa de recursos

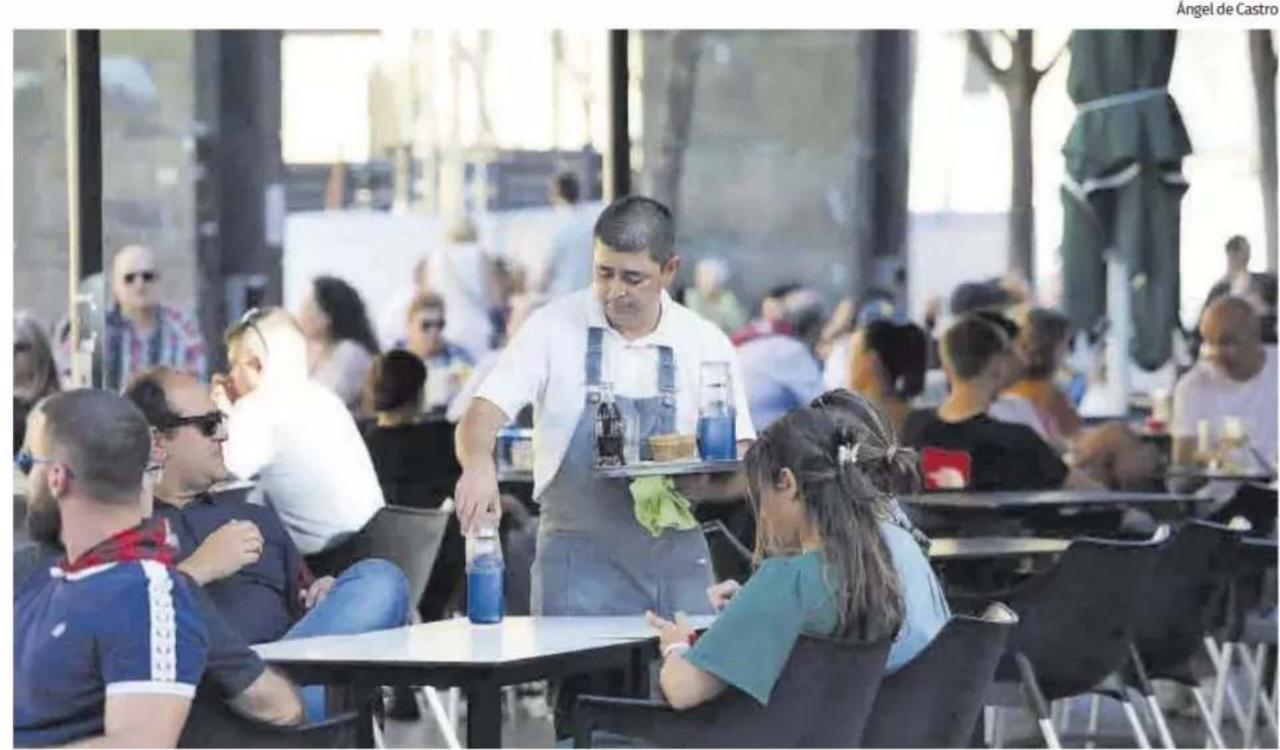

Un camarero sirve una comanda en una céntrica terraza en la plaza del Pilar, en Zaragoza.

Previsiones. Vacaciones más caras

# Los cruceros y los vuelos desde Zaragoza, las estrellas del verano

Hay viajes que «nunca fallan» y que se solicitan cada verano, como los cruceros, que están «tiran-

EVA GARCÍA Zaragoza do fuerte». Pero también tienen mucho éxito todos aquellos destinos en los que se oferta un vuelo charter desde Zaragoza.

En esto coinciden Lola Franco, jefa de la oficina de Sagasta de la agencia de viajes Azulmarino, y Yolanda Escriche, responsable de la franquicia de Halcón Viajes en la calle Lorenzo Pardo. La primera reconoce que poder salir de la capital aragonesa es una ventaja y este año «se están vendiendo bastante bien» las salidas a Rumanía, Croacia, Eslovenia, Polonia, Escocia, Noruega o Sicilia, que tienen su origen en la ciudad. Esta idea también la comparte Escriche, quien afirma que muchos aragoneses buscan también huir del calor y de ahí esos destinos «más fresquitos». Para ella, Europa es «primordial» y además es «muy cómodo».

Fuera de estos viajes también son muy demandados Uzbekistán, que «también se vende muy bien», reconoce Franco, Zanzíbar, en este caso desde Madrid pero con unos «precios espectaculares», el Caribe, Albania y Egipto, aunque «en este caso más para septiembre, por el calor», precisa la responsable de Azulmarino.

En cuanto a los precios, ambas coinciden en que difiere según el destino y del viajero. Franco pone como ejemplo Zanzíbar, isla a laque se puede viajar desde 990 euros pero luego sube «según el hotel o si quieres un safari», explica, y además puede incluir guías, circuitos, etc. Escriche califica el alza de «tremenda», una media de 200 euros en los circuitos culturales, asegura. Preguntada por si en vacaciones se tira la casa por la ventana, afirma que «hay de todo». El año pasado, precisa, que fue el primero después de la pandemia ya normalizado «había muchas ganas de salir» y no se miraba tanto el precio. Este año «un poco más», sobre todo porque hay un sobrecoste, y a veces cuesta menos ir al Caribe desde Madrid que a Tenerife. «La locura ya ha pasado y volvemos a la normalidad», insiste.

humanos es la más alta de la serie h istórica, por encima de la estimación de 2019, cuando esta firma pronosticó que se crearían 16.680 contratos en el periodo estival, hasta ahora la cifra más elevada. Por provincias, Zaragoza registrará 11.710 firmas (un 9,4% respecto al año anterior), Huesca 3.400 (8%) y Teruel más de 1.600 (17%).

Si se analiza el peso por sectores en el ámbito nacional, el 40% de los contratos se firmarán en hoteles (150.000) y restaurantes (87.000). Por su parte, transporte y logística ocupará el 38% del total de contratos con más de 232.000. Seguidas por el comercio un 17% (+106.300) y ocio y entretenimiento con casi un 4% (+22.250).

#### Las provincias aragonesas

Si bien es cierto que el turismo volverá a cargar con el mayor número de contratos en todo el territorio nacional, Aragón incluido, no hace que el camino vaya a ser sencillo. A las habituales dificultades para la contratación, con la búsqueda de profesionales ya experimentados en el sector, la hostelería aragone-

sa sufre en sus propias carnes la despoblación. Los líderes de las patronales provinciales confirman que «el medio rural y los núcleos urbanos más alejados de las grandes ciudades» concentran el mayor número de problemas para los empresarios.

«Está siendo un año con mucho movimiento y el verano va a seguir así», confirma Fernando Martín, presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Aragón. «Eso sí, vamos a sufrir y va a costar contratar, porque mucha gente se va fuera para el verano», lamenta Martín, que sí que asegura que «el medio rural va a tener muchos problemas si lo comparamos con los negocios de las ciudades».

En Huesca no sorprenden las primeras noticias sobre el aumento de las contrataciones para el verano. «Pasa todos los años», confirma Anabel Costas, vicepresidenta de hoteles en la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca, que comenta como «cuando se acerca el verano, es lógico que se hagan más contratos en todos los sectores».

Responsable del apartado de hoteles en la asociación turística oscense, Costas confirma que el turismo es «el motor económico de todo el país» y una parte importante para su provincia. Lamenta, eso sí, «los problemas de siempre, que también se repiten en otros sectores». La crítica se extiende, ya que «la problemática es gorda y constante, por lo que hay que pensar en algo para resolverla».

Finaliza Costas: «Los mayores problemas están en los pueblos pequeños, donde se necesita dar alojamiento, que hoy se come la vivienda turística».

Un análisis similar tiene Roche Murciano, presidente de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos (TET), que coincide en que «siempre hay carencia de personal» y en la potencia económica del turismo en su zona. «Tenemos informes que dicen que faltan unos 4.000 empleados en Teruel y que 700 de ellos son para hostelería», argumenta Murciano.

«La misión imposible la tienen los pueblos más pequeños»,
sostiene el presidente de la patronal turística bajoaragonesa,
que critica que «estas zonas llegan a estas fechas siempre con
carencias». Donde sí que no hay
cambios es en el origen de esos
trabajadores: «Cada vez es más
habitual la contratación de personas extranjeras, la mayoría en
la hostelería».■

# La DGA negocia ya con cinco compañías la instalación de una base permanente

Air Horizont, Vueling y Air Europa se suman a Ryanair y Volotea y podría lograrse «a final de año» • Turismo negocia un vuelo de Huesca con Galicia para el esquí

D. L. G. Zaragoza

El Gobierno de Aragón sigue con las negociaciones para aumentar la oferta de vuelos en la comunidad en el corto plazo y, de momento, lo que es seguro es que está aumentando el número de interlocutores. Y también el número de objetivos a alcanzar, porque si para el aeropuerto de Zaragoza lleva meses contactando con aerolíneas que puedan estar interesadas en instalar una base de operaciones permanente en la terminal de Garrapinillos, ahora también se suma el de rescatar el aeropuerto de Huesca y conseguir para él una conexión comercial de cara a la próxima temporada de esquí para atraer visitantes de Galicia a las estaciones pirenaicas de Aramón.

De ambos retos habló ayer en Aragón Radio el director general de Turismo de la DGA, Jorge Moncada, en una entrevista en la que desveló que el Gobierno va está en conversaciones «con Volotea, Air Horizont (de capital aragonés) y Vueling», y según pudo saber este diario, también lo está haciendo con Air Europa. A estas cuatro aerolíneas se suma la sabida de Ryanair, que «es un poco más complicado» siempre pero, apostilló, lo es por un motivo ajeno a Aragón: «no hay aviones para todos». Su misión, explicó, es convencerles de que Zaragoza es más interesante que otras ciudades como «Vitoria, Lérida, Pamplona o Gerona».

Tal y como adelantó EL PERIÓ-DICO DE ARAGÓN, las conversaciones con Ryanair y Volotea se llevan produciendo desde finales de 2023 y principios de 2024. La última en incorporarse ha sido Air Horizont, hace solo 15 días, en una primera reunión en la que no se concretaron detalles sino solo una declaración de intenciones que quedará supeditado a un estudio de las posibles conexiones que pueden interesar a Zaragoza. No solo de viajeros del Valle del Ebro para esas rutas internacionales y nacionales, sino también del posible mercado de retorno que hay para los vuelos, es decir, habitantes de esos destinos que quieran visitar Zaragoza. O el dinero que el Gobierno de Aragón u otras instituciones y entidades públicas o privadas estén



Un avión de la compañía Air Horizont, de capital aragonés, estacionado en el aeropuerto de Zaragoza.

#### Air Horizont

### Nueve meses de base en Aragón

La compañía Air Horizont cumple diez años de actividad. De capital aragonés, su andadura se inició prometiendo rutas regulares desde Zaragoza pero reconvirtió su negocio en una amplia oferta de vuelos chárter que le ha llevado a hacer un total de 1.600 en el último año, y servicios VIP con 72 plazas en aviones que suelen tener 168 (para clubes como Osasuna, Elche o Manchester United). Yya tiene una base permanente en Zaragoza pero solo de septiembre a mayo, cuando 'duermen' dos de sus seis aviones. Otro lo tienen en Bratislava y el resto, en Milán, su refugio habitual.

dispuestos a dedicar para la promoción de la ciudad en el exterior para que el riesgo sea menor y esas cifras de viajeros sean las necesarias.

Ryanair ya reconoció en una entrevista con este diario que esa posible base permanente está encima de la mesa y no la descarta, algo que no sucedía desde hace más de una década. Pero ahora la horquilla es más amplia y también los deseos de la DGA. De hecho, Moncada llamó ayer a no conformarse con solo una base permanente, «puede haber dos o más» en Zaragoza. Además, destacó que «si hay voluntad las cosas pueden ser rápidas de cara a final de año»..

Respecto a los nuevos destinos para Zaragoza, ninguna novedad sobre lo que ya se sabía: la prioridad «número uno» es Roma, un destino «necesario», dijo Moncada, para la pista aragonesa; en España, nuevos vuelos «con el Levante español» o, en el sur, «con Cádiz o Jerez»; y del resto de Europa, rutas con Alemania, «como Francfort o Múnich», y en el norte del continente, que no precisó, aunque siempre se ha apuntado a Ámsterdam como un deseo viable. Tal y como explicó Moncada, lograr una

base permanente «significaría tener dos aviones durmiendo en la ciudad y un millón de pasajeros al año». De la mano de más frecuencias y nuevas rutas.

En el caso de Huesca (que es el aeropuerto que menos usuarios de la red de Aena en 2023) y la posible conexión comercial con Galicia, Moncada quiere cerrar un acuerdo «de cara a la próxima temporada de esquí» y para ello, según explicó, está en conversaciones «con tres turoperadores distintos», entre ellos Travelplan y Marsol. Su idea pasa por atraer al Pirineo aragonés a «estudiantes gallegos», en un acuerdo en el que ya están, añadió, Aramón y las agencias de viaje para ofertarles «forfaits y alojamientos en las estaciones».

Huesca ya tuvo un vuelo con Santiago en el pasado, con una compañía que acabó desapareciendo. Y en esta legislatura la DGA llegó a contactar con la aerolínea Binter para hacer algo similar con Canarias. Pero no fructificó por el recelo que generan los atascos en Monrepós por un tramo como el de Lanave-Sabiñánigo que aún no es autovía y que amenaza la puntualidad que exige el transporte aéreo. ■

10 | Aragón Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## TERMINA LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los alumnos de Bachillerato en Aragón terminaron ayer sus exámenes de la Evau y para celebrarlo la gran mayoría de ellos partirán es fin de semana a la Costa Dorada, un destino que ya es toda una tradición entre los jóvenes zaragozanos. «Es una semana para disfrutar después de un año de estrés», dicen.

# Salou sigue de moda

Fotos: Miguel Ångel Gracia

JUDIT MACARRO Zaragoza

Muchas tradiciones vuelven al pasar los años, otras se pierden y solo algunas consiguen resistir a lo largo del tiempo. Ejemplo de ello es el viaje de fin de curso que todos los años hacen los alumnos de Bachillerato al acabar los exámenes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau), tradicionalmente conocido como Selectividad.

Sin duda, el destino favorito de los jóvenes aragoneses, sobre todo para los que residen en Zaragoza, sigue siendo Salou, ciudad turística de la Costa Dorada considerada, para muchos, como la playa zaragozana por su cercanía con la capital y por la cantidad de maños que en ella tienen un apartamento. Viajar a Salou es una elección unánime de fiesta, celebración y mucha diversión que todavía sigue de moda. Aunque también hay algunos escépticos (una minoría) que eligen destinos «más tranquilos» y rompen con la tradición.

Así lo explicaba ayer David Pasamar, uno de los jóvenes que esperaba para entrar a su último examen de la Evau en el campus universitario de San Francisco. «He oído que hay gente que se va a Mallorca este año y también conozco a unas amigas que se van de casa rural. Aunque de mi colegio se que todos o casi todos nos vamos a Salou este sábado», aseguró el estudiante.

En su caso, él y cinco compañeros se van toda la semana a la Costa Dorada. «Del 8 al 15 de junio», apuntó. Unos días que pasarán en un apartamento por 675 euros, «112 euros por cabeza», decía. Lo tienen reservado desde hace tiempo. «En octubre», aseguró Pasamar.

También tienen reservadas las entradas de tres noches para la discoteca Tropical. «Es un bono que nos salió a cada uno por 43 euros, con una consumición por noche», decía el joven. Y a ello tienen que sumar el viaje de ida y de vuelta en autobús: 50,45 euros por persona. Es decir, una semana completa de fiesta con alojamiento y transporte les ha costado en total 205 euros.

Javier Díaz, Mario Galijo, Daniel Gómez y Jesús Melilla son otro grupo de amigos que también aseguran emocionados que irán a Salou



Alumnos antes de acceder a un examen de la Evau, el martes, en la Facultad de Filosofía de Zaragoza.

«a salir, a gozarla, a la playa y a pasarlo bien». Una celebración que harán acompañados por «todos los de nuestro año, como marca la tradición», señaló Gómez instantes antes acceder a su último examen de la Evau. Durante la espera de la última prueba, ya contaban las horas para «ir a gozarla después de tantos meses de estrés y estudio», apuntó Gómez.

#### El viaje con agencia

Mañana, al igual que la mayoría de estudiantes, partirán hacia la Costa Dorada durante siete días. «Es algo que hemos hecho los zaragozanos, una tradición que ha pasado de generación en generación», añade el joven.

Ellos también reservaron hace tiempo su apartamento, aunque de forma separada. «Algunos lo hemos hecho por nuestra cuenta y otros del grupo lo han mirado por agencia», explicó Díaz. «Nosotros solo hemos alquilado el apartamento. No hemos reservado nin-



Varios estudiantes, ya en el aula, esta semana antes de un examen.

«Los siete días de fiesta y playa nos ha costado unos 200 euros», dice uno de los estudiantes gún pack ni nada», añadía.

En el caso de este grupo de amigos, el total les sale a 1.200 euros los siete días. «Son 200 euros cada uno porque somos seis para un piso que, por lo menos, tenemos la suerte de tener piscina»., explicaban.

En el caso de reservar a través de una agencia, lo mejor es «si lo haces cogiendo los paquetes de activida-

### En detalle

# Las notas, a partir del día 12

Después de tres días intensos de exámenes, la Evau de junio ya es historia en Aragón. Ahora, el siguiente momento clave para los estudiantes es saber qué nota han sacado. Será a partir del 12 de iunio cuando los resultados de la Evau se podrán consultar de forma telemática, accediendo con las credenciales facilitadas por la Universidad de Zaragoza a la Secretaria Virtual. Se podrán descargar sus papeletas con las calificaciones obtenidas.

Las solicitudes de segunda corrección serán presentadas a través de la mencionada plataforma virtual, entre los días 13 a 17 de junio. En este caso, los ejercicios volverán a ser corregidos por profesores especialistas de cada materia, distintos de los que hayan realizado la primera corrección. La calificación se obtendrá de la media aritmética de la primera y la segunda corrección.

des que ofrecen», aseguraban estos cuatro estudiantes. Fun Tour es la compañía de viajes que más reclaman los estudiantes aragoneses. De hecho, en su pagina web ofrecen múltiples actividades para celebrar el final de la Evau a lo grande. Desde fiestas en barco hasta un día en Port Aventura y un talón de papeletas «para que puedas vender y costearte el viaje».

Reservar con tiempo, por ejemplo en octubre, puede suponer para los jóvenes de Bachillerato que quieren conquistar Salou unos 100 euros más barato. «Nosotros vamos a un apartamento que nos sale a 120 cada uno», explican Díaz y Melilla. Lo que sí tienen los cuatro son las seis entradas a las discotecas, algo que recomiendan conseguir antes de ir a Salou. «Nos han costado 100 euros a cada uno, vienen con consumiciones y vamos a La Cage, Flashback y Trópical, que son las mejores de la ciudad», aseguraban emocionados los cuatro estudiantes.■

Aragón | 11 el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

### ALERTA AMARILLA

# «No hemos parado de servir café con hielo»

Zaragoza alcanzó ayer los 36 grados, unas altas temperaturas para las que los ciudadanos se prepararon con gorras y ropa ligera • «Lo peor son los pedidos al mediodía», decía un repartidor

J. M. R Zaragoza

Los termómetros de Zaragoza alcanzaron ayer los 36 grados, una subida de temperaturas que los ciudadanos intentaron solventar con gorras, gafas de sol y ropa ligera. No quedaba una zona de sombra libre en la ciudad, porque todos aquellos que se atrevieron a salir a la calle ocuparon los bancos ocultados del sol para descansar del calor abrasador que atacó durante la mayor parte del día.

Los veladores de las terrazas se llenaron de zaragozanos que pedían bebidas frescas ante el bochorno. «Durante toda la mañana no hemos parado de servir cafés con hielo», aseguró Patricia, camarera en el bar Koalalumpur ubicado junto a la plaza San Francisco. Dentro del local, los trabajadores vestían con mangas cortas y mantenían la puerta de establecimiento cerrada: «Es la única manera de que se esté fresco aquí, tenemos el aire acondicionado a tope», explicó esta trabajadora.

#### Agua y ropa ligera

Sentados en las mesas y a resguardo del calor, la mayoría de los clientes guardaban silencio y ojeaban sus apuntes. Eran, en su mayoría, alumnos que se enfrentarían en pocas horas a sus últimos exámenes de la Evau. «He venido preparada con una botella de agua y ropa ligera para estar cómoda», dijo Eva, estudiante que a las 11.15 horas se evaluaba de la asignatura optativa de Griego.

En la calle, aquellos a los que les tocaba trabajar al sol lo hicieron preparados para la ocasión.



Varias personas sentadas a la sombra, ayer, en un banco del centro de Zaragoza.

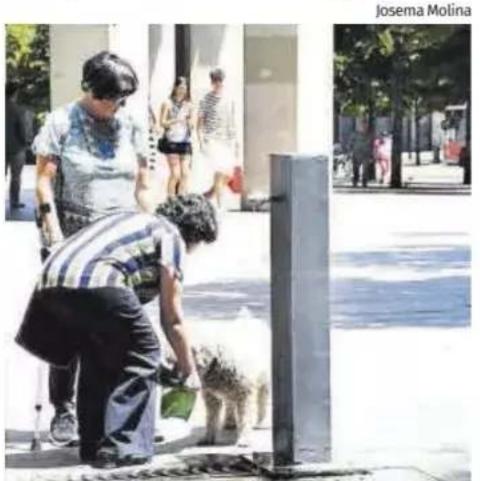

Una mujer da de beber agua a su perro, ayer.

Patricia y Jorge, repartidores de Glovo, llevaban protección solar, agua y gorras para evitar «un golpe de calor». Explicaron que, entre pedido y pedido, aprovechaban para «descansar en cualquier sombra» que veían por la calle. Por delante les esperaba una jornada de intenso calor «muy dura», aseguraron. Sobre todo porque «la mayoría de pedidos se hacen al mediodía, a la hora de comer, que es cuando hace más calor», señaló Patricia.

Josema Molina

A su lado, Jorge llevaba una camiseta de deporte y manga larga. «Prefiero ir más tapado porque así evito exponerme mucho al sol

y quemarme», señaló. Otro de los motivos es que «entre los trayectos es más cómodo beber agua que tener que echarse crema de sol, que hace que el cuerpo sude más», concretó el trabajador.

En la calle Cortes de Aragón, Paco y Jaime ponían a punto las aceras de la zona. Ambos también llevaban gorras. Los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza aseguraron que, ante a las altas temperaturas que se esperaban a lo largo del día, estaban avisados «para seguir el protocolo de alerta amarilla». Explicaron que, estas medidas de seguridad, consisten en «llevar la cabeza protegida, ropa transpirable y hacer pausas de diez minutos cuando se lleva mucho rato trabajando». Siendo imprescindible «tener a mano una botella de agua para estar bien hidratados», añadió Paco.

En su horario de trabajo (de 7.00 a 13 horas), ambos señalaron que no corrían peligro por el calor. «Nuestros compañeros de la tarde sí que tienen que tener más cuidado, porque salen a las 14.00 horas y recogen a las 18.00 horas», añadió Jaime. Un periodo temporal en el que la ciudad alcanzó los 36 grados.

Por las calles, ayer no faltó la típica imagen de los ciudadanos que intentaron refrescarse en las fuentes de la ciudad. Algunos incluso aprovecharon para hidratar también a sus mascotas durante los paseos. En su mayoría cortos, para evitar exponerlos al «sofocante» calor, decía una mujer.

El otro gran protagonista de la jornada de calor fueron los helados, un aperitivo veraniego que refrescó la tarde a más de uno cuando más apretó el calor. ■



Un termómetro del centro marcó los 36 grados.





Visita nuestra web: www.renovearagon.com





12 | Aragón Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### CAMINO A LAS ELECCIONES EUROPEAS

# Lambán pide una agenda aragonesa en Europa para el progreso de la comunidad

El secretario general de los socialistas defiende que la UE vuelva a ser «un faro de valores para el mundo» • Serrano apela a mejorar la eficiencia del uso del agua

S. H. V. Zaragoza

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, regresó ayer a la campaña electoral con un alegato por una agenda aragonesa en la Unión Europea, reivindicada como «un faro de valores para el mundo» que debe recuperar ese lugar privilegiado.

Para el líder de los socialistas en la comunidad, que participó en un acto en Ejea de los Caballeros junto a la alcaldesa Teresa Ladrero, Aragón se juega mucho en las elecciones europeas. Entre las políticas que influyen en la comunidad, Lambán destacó «la logística, las comunicaciones con la necesaria reapertura del Canfranc, la defensa del modelo energético propio o una política agraria común que el sector de los productores reales sean los verdaderos beneficiarios». «Son muchos los asuntos de los que se tiene que ocupar una campaña como esta y sin embargo de nada de esto se habla», criticó Lambán, que se mostró «cansado» de debates alejados del objetivo político.

«Decidieron repartir justicia y riqueza entre todas las clases, favoreciendo la igualdad desde la cuna en educación, sanidad y



El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, junto a la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ayer.

servicios sociales. Había que apostar por el mercado pese a controlarlo por el Estado y el único espacio para desarrollar el socialismo era la democracia con un respeto a la separación de poderes, rechazando tiranías. Gracias a ello, las guerras desaparecieron y la prosperidad y libertad fueron el faro del mundo civilizado», destacó el líder de los socialistas sobre el origen de la Unión

Europea, de la que dijo que «nada se parece a los estándares de libertad y calidad de vida» que se pueden ver en sus países.

Por otro lado, la candidata aragonesa del PSOE a los comicios europeos, Rosa Serrano, reivindicó el trabajo de su partido en gestión del agua y de los recursos hídricos. «Mientras los socialistas demostramos con hechos nuestro compromiso con el futu-

ro del campo, el PP miente a los agricultores y ganaderos prometiendo ayudas que nunca llegan», aseveró Serrano, que criticó que «una de las primeras decisiones del gobierno de Azcón fue la de poner fin al modelo aragonés de financiación de nuevos regadios, que puso en marcha el ejecutivo socialista en 2017 y que permitió acelerar obras que los regantes llevaban esperando décadas».

# Sumar exige una reforma de la PAC para «quien trabaja en el campo»

EL PERIÓDICO Zaragoza

PSOE Aragón

Sumar Aragón presentó ayer sus propuestas para el sector primario de cara a las próximas elecciones europeas. La izquierda transformadora exigió un nuevo modelo de la Política Agraria Común (PAC) que revierta en «quien trabaja en el campo» y no en aquellos que solo se fijan en la agricultura «para especular».

«Planteamos medidas europeas de intervención pública para asegurar la renta de
agricultores y ganaderos profesionales: fijación de precios
mínimos remuneradores en
origen, con limitación de márgenes de beneficio de las distribuidoras e intervención
frente al acaparamiento de
tierras por los fondos de inversión», detalló el candidato
aragonés Miguel Martínez Tomey.

Otro candidato de la formación en la comunidad, Álvaro
Sanz, señaló que la reforma de
la PAC debe ser «urgente» y
debe tener como objetivo claro «ponerse al servicio de
quien trabaja el campo para
producir alimentos en sintonía
con el medio ambiente y para
el pequeño y mediano agricultor, para las jornaleras, no para aquel que solo busca acaparar ayudas y especular».

■

Josema Molina

# El PP defiende a los agricultores de «la abusiva burocratización»

Borja Giménez Larraz critica «la criminalización de la izquierda» hacia el sector primario

EL PERIÓDICO Teruel

El candidato aragonés del PP a las elecciones europeas, Borja Giménez, se comprometió ayer en Teruel a defender a los agricultores «de la criminalización de la izquierda», de la abusiva burocratización y de la competencia desleal para garantizar que los productores de terceros países tienen que cumplir los mismos requisitos que los de la UE.

Giménez visitó las instalaciones de Cereales Teruel, donde recordó que su partido no apoyó la aprobación en esta última legislatura de la actual PAC, que ha tenido un efecto negativo en el sector primario por sus «excesivos requisitos medioambientales» y por suponer una menor dotación presupuestaria.

Tras destacar que el PP tiene un compromiso firme en la lucha contra el cambio climático, Giménez Larraz explicó que el objetivo es «alcanzar un equilibrio en esa lucha y el desarrollo económico» y esa es la propuesta del PP en agricultura.

Los populares celebraron por la tarde un mitin en la capital turolense. El acto estuvo encabezado por el propio Giménez Larraz, acompañado del presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el líder de los populares en la provincia turolense, Joaquín Jus-



### Izquierda Española aterriza en Zaragoza

Conformada para las elecciones europeas, Izquierda Española llegó ayer a la capital aragonesa para explicar su proyecto en el Centro Cívico Estación del Norte. El proyecto está liderado por Guillermo del Valle. el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

## Sector primario

# Las cooperativas resisten la crisis del campo y facturan más de mil millones

La federación cerró 2023 con unos ingresos un 6% por debajo de 2022 por la meteorología adversa y por el aumento de los costes

J. H. P. Zaragoza

Cooperativas La Federación Agroalimentarias de Aragón mantuvo el pasado año por encima de la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación. Las ventas fueron, en concreto, de 1.004 millones, lo que supone una caída del 6,2% -66 millones menos - respecto a la cifra récord alcanzada en 2022 (1.070 millones). A pesar de ello, sigue suponiendo el segundo mejor resultado obtenido hasta la fecha y un crecimiento del 2,5% más en relación a 2021 (980 millones).

Este balance «permite encarar el futuro con optimismo para un modelo productivo, como es el co-operativismo, que está muy arraigado en Aragón y que es generador de empleo y de valor», señaló José Víctor Nogués, presidente de la federación, que agrupa a más de 160 cooperativas y cerca de 50.000 socios. También hay más de 2.000 personas trabajando en estas entidades de manera directa, agrupando así a casi 52.000 familias en

Aragón. Nogués también enfatizó que «las cooperativas aragonesas radican en nuestros pueblos, y seguirá siendo así porque, al contrario que otras entidades, no son deslocalizables y revierten sus beneficios en nuestra comunidad, con todo lo que eso significa».

Las cuentas se dieron a conocer ayer con motivo de la asamblea general de la federación celebrada en el Gran Hotel de Zaragoza. El acto, que contó con la asistencia de cerca de 200 personas, fue clausurado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper.

En la sesión se subrayó la afección derivada del incremento de los precios de los insumos que, desde el inicio de la guerra de Ucrania, se han ido repercutiendo y han mermado el estrecho margen comercial de agricultores y ganaderos. Junto a ello, las incidencias meteorológicas del año pasado, en forma de tormentas, granizo o falta de agua, han afectado a grandes superficies de cultivo en Aragón, perjudicando en



La asamblea de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, ayer.

unos casos y arrasando en otros las ductivos que aglutina la federacosechas de muchos productores. ción: cultivos herbáceos, forrajes

Apesar de estas circunstancias, se hace una lectura positiva dado que las cooperativas aragonesas han conseguido comercializar sus productos satisfactoriamente y se ha podido mantener la facturación por encima del umbral de los mil millones. Nogués subrayó que «estos resultados son muy positivos porque demuestran la resiliencia de nuestras entidades, en un año en el que se ha tenido todo en contra».

Durante el evento se valoró el trabajo realizado el pasado año y la situación de los trece sectores productivos que aglutina la federación: cultivos herbáceos, forrajes
deshidratados, arroz, frutas y hortalizas, frutos secos, aceite, vino,
porcino, ovino de carne, bovino de
carne, cunícola, piensos compuestos y suministros. Asimismo, se
aprobaron las cuentas anuales y se
han abordado diferentes temáticas, entre las que se puso de relevancia el escenario de inestabilidad que se arrastra desde hace
tiempo.

El papel de las cooperativas aragonesas también se resaltó, incidiendo en la importancia de dar visibilidad a este modelo productivo.

# Subvenciones

# Aragón paga las ayudas a la inserción de jóvenes agricultores

El Departamento de Agricultura hizo efectivo ayer el abono de las solicitudes que se han hecho en los últimos meses por los beneficiarios

EL PERIÓDICO Zaragoza

El pago de las ayudas solicitadas por los adjudicatarios de las subvenciones a la modernización de explotaciones y a la incorporación de jóvenes agricultores se hizo efectiva ayer, según informaron desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

En este pago se incluyen las solicitudes de pago realizadas durante los últimos meses por los beneficiarios de las convocatorias de ayudas de 2021, 2022 y 2023. En la línea de subvenciones a la modernización de explotaciones se van a pagar 2.072.624,76 euros, que corresponden a 161 beneficiarios de las convocatorias de los años 2021 y 2022. De éstos, 30 pagos se realizan a beneficiarios que solicitaron un pago parcial al no haber finalizado las actuaciones subvencionables; y 131 corresponden a beneficiarios que ya han finalizado las inversiones y han solicitado el pago final de la ayuda.

En la línea de apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores, se hace efectivo el pago de 2.826.250 euros a 156 expedientes de jóvenes agricultores que solicitaron la ayuda a la primera incorporación en las convocatorias de los años 2021, 2022 y 2023.

Del total, 49 pagos recaen en beneficiarios que ya han finalizado su instalación como jóvenes agricultores y solicitaron el pago final de la ayuda, mientras que 107 corresponden a pagos parciales de jóvenes que todavía no han finalizado su proceso de incorporación como agricultores o ganaderos.

## Al ministerio

El Periódico

# Asaja, COAG y Cooperativas piden la Mesa de la Sequía de forma «urgente»

EL PERIÓDICO Zaragoza

Las organizaciones agrarias Asaja y COAG, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de España reclamaron ayer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la convocatoria «urgente» de la Mesa de la Sequía ante la crítica situación de algunas comarcas de la cuenca mediterránea.

A través de un comunicado, señalaron que en las comarcas con menor nivel de pluviometría en la zona las pérdidas se elevan por encima del 70% respecto a un año normal y que los agricultores del lugar, por tercer año consecutivo, «no tendrán apenas cosecha».

Cereales, frutos secos y leñosos de secano (viñedo, olivar y frutales) son los cultivos más afectados en las provincias de Zaragoza, Teruel, La Rioja, Lérida, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia, Almería y Granada, detallaron.

También es muy delicada la situación para ganaderos de extensivo de las principales comarcas del sudeste español, en el que la falta de pastos amenaza seriamente la viabilidad de las explotaciones, dijeron.

Asimismo, indicaron que muchas cooperativas atraviesan situaciones complicadas con motivo de estas circunstancias climáticas, ya que han visto reducido drásticamente el volumen de producto a comercializar, mientras han tenido que seguir afrontando sus costes fijos, amortizaciones, financiación adelantada a sus socios, etc.

Por todo ello, los representantes de Asaja, COAG y Cooperativas trasladarán al MAPA la necesidad de orquestar un paquete de ayudas directas para los agricultores y ganaderos profesionales de las zonas más afectadas, así como a las cooperativas afectadas por el descenso del volumen comercializable.

Además, pedirán al ministerio que tramite ante la Comisión Europea la excepcionalidad por sequía de dichas comarcas para que tanto las ayudas estatales y/o regionales que se puedan aprobar no computen en el régimen de «ayudas de mínimos». ■ 14 | Aragón Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## Memoria democrática

# Aragón solo recibe 126.700 euros del Estado para exhumaciones

El Gobierno central destina un total de 3 millones y pone en marcha el banco estatal de ADN

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acordó ayer con las comunidades autónomas el reparto de 3 millones de euros para labores de exhumación de fosas, de los que 126.759 corresponden a Aragón. Esta subvención llega tres días antes de las elecciones europeas y apenas una semana después de que el Consejo de Ministros acordara recurrir ante el Tribunal Constitucional la derogación por parte del Gobierno PP-Vox de la ley de memoria democrática aragonesa.

La derogación de la normativa autonómica es más bien un gesto ideológico que otra cosa, dado que existe una normativa superior que Aragón, pese a todo, deberá cumplir. Sí que tendrá un importante impacto en la financiación de proyectos tan importantes como las exhumaciones. Por ello, para evitar que los programas se queden en un objetivo y deseo de las familias, el Estado acordó ayer repartir entre las regiones 3 millones de euros.

Andalucía es la comunidad que mayor cuantía percibirá, 521.210 euros, seguida de Cataluña con 419.856 y Castilla-La Mancha con 313.874.

La distribución de estos fondos fue aprobada por mayoría en la reunión telemática del Consejo Territorial de Memoria Democrática de ayer en el que participó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; y representantes de todas las comunidades, además de Ceuta y Melilla.

El secretario de Estado informó que de esos 3 millones de euros, un total de 2 millones irán destinados a El reparto se ha la localización de fosas, la exhumación y la identificación de restos. El millón restante irá para acciones que den a conocer estos hallazgos y «dignificar» esos lugares. Además, aclaró que el reparto de estos fondos entre las comunidades se han asignado teniendo en cuenta la cantidad de fosas que tiene cada una.

Según Martínez, en la reunión no se comentó nada sobre las llamadas leyes de «concordia» impulsadas por los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, y tampoco sobre el recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la



Exhumación de varios fusilados en los inicios de la guerra civil en Castiliscar, en una imagen de archivo.

hecho teniendo en cuenta los proyectos que están activos

derogación de la ley de memoria democrática de Aragón.

En el encuentro también se abordaron otros asuntos, como por ejemplo la necesidad de que las comunidades remitan su catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática para seguir completando el estatal, previsto en

crática.

Por otro lado, el ministerio informó a las comunidades autónomas de que ya está en marcha el banco estatal de ADN, previsto también en la ley y al que han empezado a subirse, por medio de un software, perfiles genéticos de personas desaparecidas o muertas en la guerra civil y en la dictadura franquista para poder cotejarlo con muestras de cadáveres o de ADN.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias forenses es el encargado de gestionar este banco estatal de ADN, en el que va a ser posible también que aquellos ciudadanos

la ley nacional de Memoria Demo-que lo deseen den muestras de ADN por si en un futuro fuera necesario localizar cadáveres de sus antepasados.

El Periódico

En la reunión también se asignaron a las comunidades autónomas que integrarán junto a otros actores dos comisiones técnicas puestas en marcha recientemente por el Ministerio. En concreto, Extremadura y Asturias formarán parte de la comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano, y Cataluña y Navarra integrarán la comisión para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil.

## Política sanitaria

# CSIF presenta una reclamación contra el plan de fidelización de los mir

El sindicato se plantea llevar a los tribunales la medida y tiene dudas sobre que puedan trabajar en verano al estar todavía en formación

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

CSIF presentó ayer una reclamación a la orden para la fidelización de residentes que acaban de finalizar o están próximos a finalizar la formación sanitaria especializada en el

Salud porque considera que la medida «no se ajusta a derecho y es lesiva para los intereses de todos los trabajadores del Salud porque genera desigualdades». Esta reclamación es un paso previo a la vía judicial. Desde el Departamento de Sanidad y el Salud «respetan la decisión» pero consideran que «es jurídicamente correcta». Además, el sindicato también tiene serias dudas sobre la legalidad de que los mir de cuarto año puedan trabajar este verano en centros no docentes, sin haber acabado su formación, como ha propuesto el consejero de Sanidad de Aragón para paliar la falta de profesionales.

# Concurso escolar 'Consumópolis'

# Premio para dos centros educativos de Zaragoza

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El equipo Las Renovables del colegio Valdespartera de Zaragoza recibió ayer el primer premio del concurso escolar Consumópolis: Súmate a la energía responsable en la categoría de 5º y 6º de Primaria. Los alumnos realizaron un rap en el que se habla de energía o la necesidades de reciclar.

El reconocimiento continuará hoy con, en la categoría de 1º y 2º de Secundaría, con el reconocimiento al equipo Potaties del instituto Ramón Pignatelli, también de Zaragoza, por el video No más

Ambos centros recibirán un premio de 1.000 euros, diploma y derecho a representar a la comunidad en la fase nacional. En total esta edición se han presentado 64 equipos de 10 centros y 320 alumnos participantes. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

Publicidad | 15



# ClubVIAJAR

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA VIAJAR

Turquía: Urgup, Estambul, Pamukkale e Izmir 8 días desde 955€



Marruecos: Marrakech y desierto de Merzouga 5 días desde 399€



Egipto: El Cairo + Crucero por el Nilo 8 días desde **567€** 



\*Los precios pueden variar en función de la fecha y ocupación.

www.club-viajar.es

16 | Aragón Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## Cuatro meses para las fiestas

# Dos empresas pujan por gestionar las 'food trucks' durante los Pilares

Se trata de Ferias Lanzuela y Torero 2000, que ya se ha hecho cargo del recinto en los últimos años ● El canon mínimo que tendrán que pagar será de 50.000 €

I.T.G. Zaragoza

Dos empresas han presentado sus ofertas para hacerse con el contrato para gestionar el festival de food 
trucks que se instala en el parque de 
San Pablo, en la ribera del Ebro, 
durante las Fiestas del Pilar. Se 
trata de Ferias Lanzuela, una de las 
habituales en Zaragoza en cuanto 
a la organización de eventos festivos, y de Torero 2.000, que es la 
sociedad que ya venía gestionando 
este recinto hasta ahora, un espacio que no ha dejado de ganar popularidad en los últimos años.

Según establecen los pliegos, el canon mínimo que deberá abonar la empresa que se haga con la gestión de las food trucks será de 50.000 euros. La cantidad que oferte cada una de las dos empresas que se han presentado en el proceso de licitación será determinante a la hora de decidir quién se queda el contrato.

Según consta en los pliegos, la zona deberá contar con un máxi-



Las 'food trucks' se han convertido en uno de los escenarios más exitosos de los Pilares.

mo de 20 gastronetas, de las cuales un 30% tienen que ser aragonesas y al menos tres deberán servir productos de kilómetro cero. Asimismo, un puesto tendrá que ofrecer comida vegana y otro, comida apta para celiacos. Como máximo, se podrán montar cuatro barras para servir bebidas. Asimismo, se tendrá que ofrecer programación cultural y música en el escenario del recinto.

Este festival gastronómico abrirá sus puertas el jueves 3 de octubre, antes del inicio de las fiestas, y se clausurará el domingo 13. Los viernes y los sábados el recinto podrá estar abierto hasta las 2.30 de la madrugada, mientras que el resto de días solo podrá haber gente hasta las 00.30 horas. Eso sí, la música deberá cesar en todos los casos media hora antes del desalojo.

# Política municipal

La izquierda ha criticado este año la «imposición» de la alcaldesa de las fechas del debate del estado de la ciudad, que se celebrará en julio. El PSOE pide hacerlo en tres días y el PP no quiere.

# Un debate sobre cómo debatir

IVÁN TRIGO

Zaragoza

El debate del estado de la ciudad es una de las fechas señaladas dentro del calendario del Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de una sesión en la que el alcalde de turno, alcaldesa en este caso, puede hacer gala de su gestión —si puede— y anunciar proyectos venideros con el foco mediático encima. Se celebra una vez al año menos cuando coincide con elecciones municipales y en este 2024. Natalia Chueca ha propuesto—o impuesto—celebrarlo en el caluroso mes de julio, los días 11 y 12 de ese mes.

Lo cierto es que es la alcaldesa quien tiene la potestad, reglamento orgánico municipal en mano, de decidir qué días se celebra el debate Loctado do la ciudad uma coción

del estado de la ciudad, una sesión larguísima en la que la oposición también tiene su momento. Y de ahí las suspicacias de la izquierda.

En los últimos años, la fecha se había consensuado con la oposición y, tradicionalmente, se hacía en noviembre. Este año será en julio pese a las protestas del PSOE y ZeC. ¿Por qué? Las malas lenguas apuntan a que la alcaldesa buscaba hacer coincidir el debate con el inicio de las obras en La Romareda por aquello de presumir de gestión. Pe-

ro Chueca lo niega en rotundo. Ni se había dado cuenta de la sincronía de ambos eventos, defendió cuando le preguntaron los medios de comunicación.

Una vez la fecha ha quedado ya fijada pese a los lamentos de la izquierda, el debate sobre el debate se centra ahora en el número de días que debe durar el evento. En los últimos años se ha celebrado siempre en solo dos jornadas, concentrando en la primera tanto el discurso del primer edil como el de los portavo-

ces de la oposición. Tras ellos, el Gobierno municipal tiene turno de réplica y contrarréplica. La sesión empieza a las 9.00 de la mañana y acaba casi al día siguiente. El segundo día se debaten y votan las propuestas de cada partido.

El PSOE – que fue el partido que diseño este formato en tiempos de Belloch – quiere ahora extender el debate: un día para la alcaldesa, otro para los portavoces de la oposición y un tercero para votar las propuestas. ¿Por qué? Porque así se aseguran más atención por parte de los medios. ¿Por qué el PP no lo aceptará? Para que la alcaldesa cope el debate y tenga más atención por parte de los medios. ■

## Programa piloto

# Zaragoza entregará 930 compostadoras para elaborar abono natural

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un programa piloto para que los ciudadanos hagan su propio compostaje en sus viviendas, comunidades de vecinos, colegios o asociaciones. Para ello, el Área de Movilidad y Medio Ambiente facilitará a los interesados 930 compostadores estáticos y la asesoría técnica para acompañar en el proceso a todas las personas o entidades que se involucren.

El proyecto, presentado ayer por la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, se enmarca dentro de la estrategia de la implantación de la recogida separada de residuos orgánicos que comenzó ya en el mes de abril.

El ayuntamiento cederá a los interesados para su utilización un total de 800 aparatos compostadores estáticos de 300 litros de volumen. Asimismo, habrá otros 130 dinámicos que tienen un volumen de 125 litros.

# Próximo pleno

# La Medalla de Oro a Santisteve se entregará el 27 de junio

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza entregará la Medalla de Oro al exalcalde Pedro Santisteve el próximo 27 de junio, durante la celebración del pleno. La encargada de dar el reconocimiento a Santisteve será la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Esta es una tradición en el consistorio zaragozano que ya se ha realizado con otros primeros ediles. Por ejemplo, a Juan Alberto Belloch le entregó la Medalla de Oro Jorge Azcón cuando este último ya ejercía como alcalde.

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

## Automoción

# Adient se adjudica un gran contrato de Stellantis

La planta de Alagón creará 150 empleos y hará las armaduras de los asientos para cuatro modelos

A. AMOEDO / J. H. P. Vigo / Zaragoza

La planta de Adient Automotive en Alagón se ha adjudicado las armaduras de los asientos para cuatro modelos de coches que se fabrican en factorías de Stellantis en Figueruelas y Vigo. El pedido corresponde a la nueva plataforma STLA Small, que el gigante automovilístico instalará en ambas fábricas si nada cambia. En el caso gallego, arrebata el contrato a Magna Seating, que fue descartado como proveedor a finales del pasado mes. En total, está previsto que fabriquen 3,4 millones de unidades de este vital componente de los vehículos. Este gran contrato posibilitará la creación en Adient Alagón de otros 150 puestos de trabajo sobre los aproximadamente 850 existentes.

Según confirmó esta semana la dirección de la empresa proveedora a sus trabajadores, la planta se encargará de las armaduras de los asientos delanteros (cojín y respaldo) de la nueva plataforma del coche eléctrico STLA Small, un sistema de producción que, si nada cambia, el gigante automovilística llevará a Figueruelas y Vigo. La factoría alagonera trabajaría así para cuatro modelos, dos en cada una de las factorías, de confirmarse finalmente esa silueta extra para la fábrica viguesa, y tendrá carga asegurada hasta 2035.

La asignación de los pedidos de componentes para las nuevas plataformas de Stellantis se agolpan. Y hay empresas que entran en los planes de la compañía que dirige Carlos Tavares y hay otras que no. Lo saben bien en los proveedores de las fábrica de Figueruelas y Vigo, una industria auxiliar que vive en sus carnes el ajuste en precio requerido por el fabricante. Si nada cambia, ambas se instalará la STLA Small y con ello vendrá al menos un modelo

Según los sindicatos, Adient Automotive «está trabajando en automatizar todos los procesos que sea posible», ya que no dispo-



Imagen de archivo de una de las salas de la fábrica de Adient en Alagón.

ne del espacio necesario para tanta carga de trabajo. De hecho, fuentes cercanas a la plantilla dan por hecho que para este proyecto se utilizará una parte de la factoría que el grupo tiene justo al lado de Figueruelas y cuyo futuro estaba en el aire también hasta esta semana.

Precisamente ayer, la dirección de esa planta, conocida como Adient Pedrola, confirmó a sus trabajadores que se encargarán del asiento trasero del Citroën C5, ensamblado en la fábrica de Stellantis en Rennes, Francia. La formación para este modelo comenzará en mayo de 2025, tendrá un volumen de producción que se espera de entre 500 y 600 asientos y la vigencia se alarga hasta 2032. En este caso, se incluye la parte de espumas, que también se hace en esa planta de Adient.

La compañía tiene un total de cinco plantas en España, ninguna de ellas en Galicia. En Aragón tiene tres instalaciones, además de una en Valladolid y otra en Abrera, Barcelona. Emplea a más de 2.200 personas.

La adjudicación de las armaduras es una de las que más se esperan en el área de Vigo. Tras el descarte a la planta porriñesa Magna, que ya no trabajada para el actual Peugeot 2008, había más de 800 puestos de trabajo en el aire y pendientes de estas adjudicaciones y pertenecientes a las plantas de Lear Vigo (armaduras), Faurecia Asientos de Galicia (asientos) y Grupo Copo (espumas).

En las últimas semanas se venía rumoreando la posibilidad de que el paquete se dividiese en dos, es decir, la línea de asientos trasera y la delantera. Y finalmente, la fábrica zaragozana de Adient es la primera que se adjudica una parte. Eso sí, lo hace a lo grande. Desde la planta aragonesa proveerá a la plataforma de la planta viguesa y a la de Figueruelas. Aunque se rumorea que quién se encargará de los asientos traseros es la planta de Lear Corporation en Burgos, todavía no hay nada oficial.

# **Proyectos sociales**

# 17 entidades reciben casi un millón de euros de Ibercaja

EL PERIÓDICO Zaragoza

Diecisiete entidades que desarrollan su actividad en el ámbito social han recibido de Ibercaja más de 900.000 euros por medio sus programas Tu dinero con corazón e Impulso solidario, unidos a la obra social desde su creación como caja hace 148 años. ■

### "CARTERA INALSA ALUMINIO, S.L."

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, carretera de Cogullada número 31 (Zaragoza), el día 28 de junio de 2024, a las once treinta horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1. Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Igualmente, examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión consolidados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2023.
- 3. Reelección de Auditores de Cuentas.
- Informar acerca de la evolución económica de las sociedades participadas y del cumplimiento del plan estratégico.
- Trasladar las previsiones de ventas del grupo a corto y medio plazo, así como las inversiones acometidas durante el año.
- Propuesta y estudio de Consolidación Fiscal del grupo.
- Aprobar la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.
- 8. Ruegos y peguntas.
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.

#### Asistencia:

Tendrá derecho de asistencia a la Junta General todo socio inscrito en el Libro Registro de Participaciones sociales.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley.

De conformidad con lo previsto en la Disposición final séptima del Real Decretoley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, que añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, la junta general podrá celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios. Los socios que deseen asistir utilizando estos medios deberán solicitarlo previamente.

#### Derecho de información:

Los señores socios podrán examinar en el domicilio social el texto integro de los acuerdos que se propondrán a la Junta y del informe sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores socios, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán solicitar con anterioridad a la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

> Zaragoza 03 de junio de 2024 Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración. D. Blas Martín Gómez.

# Universidad de Zaragoza

# Belén de la Morena obtiene la Ayuda Cajal

EL PERIÓDICO Zaragoza

La investigadora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia Belén de la Morena se alzó ayer con la Ayuda Cajal por su proyecto de investigación sobre los «genes saltarines». Este reconocimiento, que tiene una duración de dos años y destina 80.000 euros a la investigadora principal y a su grupo, premia a investigadores jóvenes con talento e ideas innovadoras en el ámbito biomédico.

Las Ayudas que concede la Cátedra Cajal se otorgan tras un riguroso proceso de selección por un Comité Científico independiente, entre decenas de candidaturas procedentes de investigadores de toda España, con proyectos innovadores del máximo interés en cualquier ámbito de las ciencias biológicas.

El proyecto de investigación que lidera Belén de la Morena busca localizar, identificar y determinar los atributos de los retrotransposones, también conocidos como «genes saltarines», en el genoma humano a través de una nueva tecnología: la secuenciación de tercera generación.

Los «genes saltarines» son secuencias de ADN repetitivas y abundantes con capacidad de «saltar» e insertarse en otras regiones genómicas. Antiguamente se consideraba «ADN basura», pero ya se sabe que tiene un papel significativo. ■



### TABLÓN MUNICIPAL

#### ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA

La M.I Comisión de Pleno sobre Hacienda y Fondos europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de Mayo de 2024, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 9 del Impuesto sobre Incremento de Valor sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana, propuesta a través de proposición normativa presentada por grupo político municipal.

Lo que se pone en general conocimiento, a fin de que los interesados, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan examinar el expediente en la web municipal, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, este anuncio quedará expuesto en el tablón municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

El expediente número 0007368/2024 se encuentra a disposición de los interesados y podrá ser consultado en formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección www.zaragoza.es.

La presentación de reclamaciones y sugerencias se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas a la Oficina Jurídica de Hacienda, indicando en el mismo el número de expediente de referencia.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces iniciales.

Anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 121 de fecha 29 de mayo de 2024.

I.C. de Zaragoza, a 29 de mayo de 2024. El Secretario General del Pleno Fdo.: Luis Jimenez Abad

El texto íntegro está disponible en www.zaragoza.es/tablonmunicipal

18 | Aragón el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

# Violencia de género

# Una llamada desde Sudamérica ayuda a detener a un agresor en Huesca

La víctima, a quien su novio había intentado estrangular, alertó de la situación a su padre por Whatsapp y este contactó con la Policía para avisar de los hechos

EL PERIÓDICO Zaragoza

Una llamada realizada de madrugada desde un país sudamericano a la comisaría de Policía de Huesca permitió la detención de un hombre que intentó estrangular a su novia en la capital altoaragonesa. La voz de alerta la dio un hombre que denunció que el compañero sentimental de su hija había intentado estrangularla después de golpearla en el domicilio que compartían en Huesca. Esa comunicación desde el otro lado del charco condujo a los agentes hasta la víctima y a la posterior detención del presunto

Según informó la Dirección General de Policía, el denunciante efectuó la llamada sobre las 03.00 horas de la madrugada del pasado día 3 para informar que había recibido un whatsapp de su hija, que vive Huesca, en el que le contaba que su pareja le había golpeado fuertemente y había intentado estrangularla.

Inmediatamente después de recibir este mensaje, el padre llamó insistentemente a su hija sin recibir respuesta, por lo que al temer que algo pudiera haberle ocurrido, decidió llamar a la comisaría de Policía Nacional de la



Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

ciudad oscense. En su llamada, el hombre informó del domicilio en el que había residido su hija unos días antes de irse a vivir con su pareja, cuya dirección dijo descono-

Las antiguas compañeras de la víctima informaron a los agentes desplazados hasta la vivienda que hacía tan solo dos días que la joven se había ido a vivir con su novio a una casa cuya. Sin embargo, no pudieron precisar la nueva dirección al no conocerla, según dijeron. Con los escasos datos aportados por las testigos, que solo pudieron informar del nombre de pila del presunto agresor, los agentes consiguieron identificar al sospechoso y localizarlo en la casa de una amiga, en la que se había refugiado tras la agresión.

#### Reconoció los hechos

Tras reconocer que había agredido a su pareja durante una discusión, los investigadores procedieron a su detención por un delito de violencia de género, al tiempo que conseguían información de la di-

rección en la capital altoaragonesa donde pudiera estar ella.

Los agentes localizaron en esta vivienda a la víctima, que presentaba lesiones visibles de la agresión sufrida y que narró a los agentes que durante el estrangulamiento se había quedado casi sin respiración.

Tras prestar declaración en el juzgado de guardia de la capital altoaragonesa, el detenido quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de su expareja.■

Policia Nacional

## Protección

# Alagón se une al sistema Viogén de violencia de género

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La localidad de Alagón (Zaragoza) se ha sumado al sistema Vio-Gén de protección a las víctimas de violencia de género, con lo que se eleva a 16 el número de municipios aragoneses incorporados a este protocolo, de los que 10 son de esta provincia, en la que se tramita la unión de cuatro más.

La Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Aragón ha trabajado durante los últimos meses en esta incorporación con el Ayuntamiento de Alagón, donde se ha observado un elevado número de casos de violencia de género acumulados en el tiempo. El siguiente paso es la elaboración del procedimiento operativo con Guardia Civil para la cesión de hasta el 50% de los casos de riesgo bajo o no apreciado a la Policía Local, cuyos agentes recibirán antes una formación obligatoria, y se irán asignando casos nuevos para que la entrada en el protocolo será progresiva.

El sistema VioGén entró en funcionamiento el 26 de julio del 2007 y sus objetivos son aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en violencia de género, integrar toda la información de interés, hacer predicción del riesgo y también realizar un seguimiento y protección adecuado a las víctimas.■

# Agresión física

# Dos hermanos causan graves heridas a un hombre durante una paliza

Los agresores, de 35 y 22 años, ha sido detenidos • Le golpearon fuertemente en la cabeza y la víctima recibió 29 puntos de sutura

EL PERIÓDICO Zaragoza

Dos hermanos de 35 y 22 años de edad han sido detenidos por la brutal paliza que dieron a un hombre en el interior de un bar del centro de Zaragoza y a quien causaron

heridas graves por las que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario. Los hechos, según consta en la denuncia, tuvieron lugar el 17 de mayo cuando la víctima se encontraba tomando una consumición en la barra de un bar y se le acercó un grupo de cuatro varones, dos de los cuales entablaron una conver-

sación que se fue tornando poco a poco más violenta hasta que comenzaron a darle puñetazos que le hicieron caer al suelo. Ahí, continuaron dándole patadas y pisotones y le golpearon fuertemente en la cabeza con un bastón.

Los agresores abandonaron el establecimiento pero volvieron a

los 5 minutos para, sin mediar palabra, volver a agredir a la víctima hasta que fueron separados por otras personas que se encontraban en el bar, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Aunque la víctima se encontraba malherida, los agresores regresaron de nuevo para ejecutar una tercera agresión en la que le dejaron gravemente herido y sangrando profusamente.

El denunciante necesitó la aplicación de 29 puntos de sutura en distintas partes del cuerpo, presentaba varias fracturas óseas, hematomas de gravedad, así como la ausencia de diversas piezas dentales. Además, la víctima manifestó en la denuncia que estos dos individuos le habían sustraído 100 euros del interior de su cartera en el transcurso de las agresiones.

Los investigadores, tras realizar el visionado de las cámaras de videovigilancia del local en el que sucedieron los hechos, verificaron que efectivamente se habían producido las agresiones narradas por el denunciante y tras identificar a los agresores fueron detenidos el pasado día 3.

En el momento de la detención se le intervino al menor de los hermanos un teléfono móvil valorado en 700 euros que estaba denunciado como sustraído.

Los dos hermanos fueron acusados como presuntos autores de un delito de lesiones y robo con violencia y al menor también se le imputó un delito de receptación. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos. ■

Publicidad | 19 el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

Gourmet



el Periódico



Levante es la mejor zona del mundo para la monastrell. Esta variedad, de gran calidad, ha colonizado viñedos en Provenza, Australia y California, pero es en Levante donde desarrolla todo su carácter. En esta selección te descubrimos tres vinos diferentes para entender esta uva reina.

### Monastrell del Valle de Albaida

Julia de Moya 2021

Vino Varietal de Valencia 100% monastrell

## Monastrell murciana de viñas viejas

Juan Gil Etiqueta Plata 2021

DO Jumilla (2021 añada excelente) 100% monastrell

### Monastrell alicantina de montaña

Sopla Levante 2022

Vino Varietal de Alicante 100% monastrell



## COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes









Ribera Baja del Ebro

# El alcalde de Sástago explicará a sus vecinos el proyecto de la nueva variante

Los habitantes del municipio se encuentran divididos por la construcción de la carretera y el ayuntamiento va a organizar una sesión informativa el próximo martes

A. POLA Zaragoza

Completamente dividido tiene a Sástago el proyecto de su nueva variante. Las primeras voces de sus vecinos parecían totalmente contrarias al plan aprobado, por lo que supondría la eliminación de buena parte de su huerta, pero, en los últimos días, los vecinos a favor de la carretera, al igual que los primeros, están recogiendo firmas para mostrar su total apoyo a un proyecto que va a servir para «garantizar un futuro» para el pueblo.

La nueva variante, una actuación que se empezó a redactar en el 2021 con el Plan Extraordinario de carreteras del Gobierno de Aragón, salió adelante durante el mandato del PSOE y ahora, con el popular Jorge Casanova como alcalde, se le ha decidido dar continuidad. «Nos comprometemos a buscar las mejores soluciones para que los perjuicios sean los mínimos y buscando lo mejor para Sástago», afirma a este diario Casanova, que asegura que los terrenos que quedarán tras la construcción de la carretera «van a tener una entrada y riego disponible».

Habrá algunos, sin embargo, a los que el proyecto le arrebate su huerta por completo. Además de una compensación económica (se



Imagen de algunas huertas por las que pasaría la nueva carretera de Sástago.

habla de una cifra de 2 o 2,5 euros por metro cuadrado), el alcalde se compromete a «buscar otra parcela en alguna otra zona de huerta del municipio». Para hablar del proyecto, el Ayuntamiento de Sástago ha organizado una reunión informativa el próximo martes 11 de junio a las 18.30 horas a la que invita a asistir a todos sus vecinos.

Muchos de ellos consideran que una nueva carretera para Sástago es «necesaria e imprescindible». Es el caso de Pablo Híjar, empresario y vecino de Sástago. «Hasta hora nos parecía un poco sin sentido tener que salir a hablar por un proyecto que está aprobado, pero somos muchos los que estamos a favor», asegura. La actual no permite la circulación óptima de vehículos agrícolas y de transporte pesados, algo «fundamental» para los trabajadores del sector primario.

Las alternativas que plantean los afectados pasan porque el recorrido de la futura variante pase por otro lugar a unos tres kilómetros ocupado por campos de cultivo en vez de por las huertas. «La mayoría de huertas son recreativas y no son negocios, además hay muchas que están abandonadas. No tendría sentido que en pueblo con pocos recursos, le quitan la tierra a la gente que se va a trabajar», reflexiona Híjar, que dice que toda la gente que se dedica a la agricultura está a favor del proyecto.

Eso sí, Híjar reconoce que la situación está generando «mucho debate» en Sástago y es por ello por lo que el alcalde ha organizado el encuentro con todos los vecinos para la próxima semana.

## Teruel

# El ayuntamiento incrementa un 30% la partida para Interpeñas

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Teruel aportará este año 130.000 euros a la Asociación Cultural Interpeñas, un montante que supone un incremento del 30% con respecto año anterior, según recoge el convenio firmado ayer por la alcaldesa, Emma Buj, y el presidente de Interpeñas, José Miguel Cañada, acompañados del concejal de Fiestas, Eduardo Suárez.

Buj destacó el «espaldarazo» que supone para los 11.000 peñistas el incremento en 30.000 de la partida que el ayuntamiento turolense dedica a Interpeñas. Un «esfuerzo» que responde, según señaló, «a lo que significan las peñas para la ciudad de Teruel», porque «la Vaquilla son muchas elementos, pero, sin ninguna duda, las peñas abiertas a todo el público, que acogen a vecinos y visitantes, son uno de los valores fundamentales», dijo.

En ese sentido, Buj subrayó el esfuerzo desinteresado que hacen las directivas de todas las peñas para que todo salga bien y se felicitó por la estrecha colaboración existente durante todo el año entre el ayuntamiento e Interpeñas, con reuniones periódicas para hablar de todos los asuntos referidos a la Vaquilla que pueden mejorarse.

El Periódico

# Hoya de Huesca

# Completado el expediente para proteger los patios del seminario

La alcaldesa de Huesca remite a la Comisión Provincial de Patrimonio el expediente de declaración de protección de dos puntos de edificio

EL PERIÓDICO Zaragoza

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha remitido a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural el expediente de declaración de protección como monumento de interés local de los dos patios del edificio del antiguo seminario, uno del siglo XVI y el otro del XIX.

Con este trámite se da cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ordena que se protejan ambos elementos del histórico inmueble e insta a la corporación municipal a completar el expediente administrativo y se remita a la citada comisión de Patrimonio Cultural en Huesca, según informó el ayuntamiento.

Además, estas fuentes señalan que fruto de los contactos mantenidos con la plataforma de organizaciones en defensa del patrimonio



Imagen general de la fachada del edificio Seminario de Huesca.

se ha puesto en marcha ya una mesa técnica para trabajar en la definición de los futuros usos del edificio. Además, el equipo de gobierno afrontará las obras de urgencia necesarias con el fin de frenar el deterioro de las cubiertas del edificio a fin de evitar su desplome. ■

# Comunidad de Calatayud

el Periódico de Aragón

# Calatayud reúne en una cita «científica y divulgativa» a investigadores del cáncer

En la cita de estos días se presentan estudios sobre inmunoterapia y medicina personalizada, pero también se trabajan habilidades de divulgación de la ciencia

**EVA GARCÍA** Zaragoza

Calatayud cita un año más a alrededor de 40 jóvenes investigadores en cáncer, unos 30 predoctorales y una decena de posdoctorales y jefes de grupo. Este encuentro, que se celebra hasta mañana, sirve como punto de encuentro entre «investigadores de toda España», un «encuentro físico donde poner en común «nuestros estudios sobre el cáncer», explica Claudia García, investigadora predoctoral y miembro del comité organizador. «También es un momento para compartir experiencias, trabajos y miedos».



Un momento de encuentro de jóvenes investigadores, ayer.

«formación trasversal» y de otras habilidades que no se ensayan, como las de saber divulgar la ciencia, el fomento del trabajo en grupo, la La jornada tiene un objetivo escritura de documentos científi-«científico», pero también de cos, la necesidad de tener una es- población en general.

trategia durante los cuatro años que dura la tesis o cómo comunicar esas investigaciones a la sociedad. Además, el encuentro está abierto a centros educativos y a la

El Periódico

Actualmente, la investigación en cáncer es muy diversa, ya que hay muchos tipos de cáncer que afectan a distintos órganos, pero la tendencia es ir «hacia la inmunoterapia, cuando el sistema inmune puede ayudarnos a enfrentarnos a la enfermedad» y «también a la medicina personalizada», ya que se trata de una enfermedad compleja tanto para el diagnóstico como el tratamiento porque «depende de cada persona». De ahí la importancia de que se adapte a cada uno. Además, eso permitirá también «tratamientos menos agresivos porque irán hacia esa diana» y, en cuanto al diagnóstico, habrá técnicas más avanzadas «de encontrar el tumor de manera muy temprana» y así enfrentarlo en las etapas más iniciales.

# La ciudad recibe 500.000 euros para la planta de compostaje

**EL PERIÓDICO** Calatayud

El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud ha recibido dos subvenciones por valor de 224.585,57 euros y de 201.289,55 euros para la ampliación y la adquisición de equipamiento para la planta de compostaje. La localidad cuenta desde hace un año con contenedores marrones para que los vecinos depositen sus residuos orgánicos, liderando así el reciclaje de esta basura en Aragón.

Con la primera de las subvenciones se han acometido obras de ampliación de la superficie de la planta y de protección frente a aguas torrenciales que se acaban de entregar, además de incorporar un tromel de afino que ya está disgregando la basura. Con la segunda se crearán nuevas áreas de compostaje en Embid de la Ribera y Torres.



#### Sudokus

|   |   | 6 |   |   |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 6 | 7 |   | 8 |
|   | 2 | 5 | 3 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
|   |   | 1 |   |   | 3 |   |   | 6 |
| 5 |   |   |   |   | 4 | 9 | 7 | 3 |
|   | 4 |   |   |   |   |   | 9 |   |
| 7 |   |   | 1 | 8 |   |   |   |   |
|   | 5 |   |   |   |   | 3 |   |   |

|   |   | 6 | 4 |   |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   |   | 6 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|   | 6 | 3 | 9 | 8 |   |   |   |   |
|   |   | 9 | 2 | 7 | 5 |   | 3 |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 8 |   | 3 |   |   |   |   | 4 |

|   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 5 | 9 |   | 4 | 1 | 7 |
| 9 |   |   | 6 |   | 1 | 8 |   |   |
|   | 5 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|   |   | 6 | 4 | 3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 7 | 2 |   |   | 4 |
|   | 6 |   |   |   |   | 7 |   | 2 |
|   | 7 |   | 9 |   | 6 |   |   |   |

| L | 8 | ε | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 9 | Þ | 6 | 8 | 1 | E | 9 | L |
| 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | L | 8 | * | 2 |
| ε | L | 6 | 2 | 1 | 9 | Z | 8 | 9 |
| 9 | 5 | 8 | € | 1 | ç | 1 | 6 | P |
| Þ | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | E | 9 |
| 6 | 9 | 1 | L | P | ε | 9 | 3 | 8 |
| 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | L | ε |

Rellene las casillas vacias de los recuadros de 9x9 cuadrados, con cifras del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, en una misma columna, o una subcuadrícula de 3x3



682391574

#### Seis diferencias





Diferencias: J. La boca es distinta. Z. El brazo està màs levantado. 3. La parte superior de la valla es màs ancha. 4. El techo es màs amplio. 5. Falta un sombre-ro. 6. La viga de apoyo està movida

## Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Persona que desempeña una función de mando. Que impiden el paso a la luz.-2: Acaecer. Relativo al ópalo.-3: Autómata. Ondulantes, sinuosas.-4: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Pedir o exigir algo con apremio. Abreviatura de ejército de tierra.-5: Uso, modo o costumbre que esta en boga durante algún tiempo. Coloca, pone en orden. Trabaje la tierra.-6: Obra poética. Parecida al agua. Lago pirenaico.-7: Voz arriera. Sujetapapeles. Toma una persona lo que le dan o envían.-8: Ayudar a levantar algo por debajo. Dirigir, gobernar o mandar.-9: En romanos, mil. Embarcación de remo larga y estrecha. Comba de cualquier cuerpo o superficie.-10: Proyectiles disparados por una pieza de artillería. Tuvo algo al sol por algún tiempo. Símbolo del carbono.-11: Lidea de becerros o novillos por aficionados. Mecer. Artículo contracto.-12: La de ahí. Ladrona que hurta con maña y cautela cosas de poco valor. Rumiante cérvido originario del mediodía de Europa.-13: Manifestará con palabras el pensamiento. Hombre afeminado. Escuela budista.-14: Juntar o agregar algo a otra cosa. En México, marihuana.-15: Dichos graciosos y agudos. Respetar a alguien.

VERTICALES.- 1: Fallecemos. Época de la vida humana comprendida entre la pubertad y la edad adulta.-2: Acomodaciones. Fundamental, esencial.-3: Nubarrada. Llenaron un espacio o lugar.-4: Sustancia de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Distinción, categoría. Dueña.-5: Talento, habilidad. Incluir a un jugador en un equipo deportivo para un determinado partido. Letra griega.-6: Apócope de mío. Dañosos, perniciosos. Hacer comestible un alimento por la acción directa del fuego.-7: Argolla. Moneda de la India. Incumbe, corresponde.-8: Letra del plural. Que tiene nudos. Orillas de las calles reservadas al tránsito de peatones.-9: Cueros para vino. Afeitar.-10: Hacer oposición con fuerza y violencia. Telas para toldos. Símbolo del hidrógeno.-11: Lienzo sobre el que se extienden los corporales para decir misa. Res vacuna hembra menor de dos años. Planta liliácea, de bulbo muy usado como condimento.-12: Alero. Gran masa de hielo flotante, desgajada del polo, que sobresale de la superficie del mar. Apócope de uno.-13: Hombre valiente. Ladrón de ganado. Casualidad.-14: Ser vivo que puede vivir sin oxígeno. Grata, placentera.-15: Mantener firme algo. Producir clones.



Solución sólo horizontales.-1: Mandamás, Opacas.-2: Ocurrir, Opalino.-3: Robor, Onduladas.-4: Imagen, Urgir, ET.-5: Moda, Ordena, Are.-6: Oda, Acuosa, Ibdn.-7: So, Clips, Becibe.-8: Soliviar, Regir.-9: M. Canoa, Alabeo.-10: Obuses, Asoleo, C.-11: Capea, Acunar, Al.-12: Esa. Ratera, Camo.-13: Dira, Sarasa, Zen.-14: Acompañar, Juana.-15: Donaires, Honrar.

# Olafo el vikingo Por Chris Brownie





# AAjedrez

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Txd7+, Rxd7; 2-De6+, Rd8; 3-De8++

## **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

► El buen humor y deseo de compartir serán correspondidos por las personas de su entorno. Aceptar una invitación para esta noche será muy gratificante siempre que no haga excesos.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO

No se empeñe en encontrar la respuesta que busca a un problema profesional.

Acentuar su vida social resultará muy conveniente y, además, le permitirá hacer nuevas amistades.

GÉMINIS 21 MAYO A 20 JUNIO

▶ Sentarse a meditar sobre temas profesionales le ayudará a ser más objetivo en sus apreciaciones. El entendimiento con amigos será perfecto. Aproveche el día para relajarse.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO
Altibajos en su estado de ánimo, pero con tendencia a recuperarse. El ambiente familiar será el de costumbre, pero el sentimental estará algo enrarecido. Sea más tolerante.

► Se sentirá seguro del terreno que pisa en el plano profesional y dispuesto a conseguir sus objetivos. Sus relaciones afectivas, sin embargo, serán muy irregulares, Procure frenar sus impulsos.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

➤ Si va de compras es probable que adquiera algo interesante, pero también que gaste mucho más de lo que debe. Disfrutará de un clima afectivo inmejorable en todos los niveles.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

➤ Bonanza en el ambiente familiar y posible marejadilla en sus relaciones con algún amigo. Si se deja llevar por sus impulsos es posible que haga algo de lo que podría arrepentirse.

► Hoy disfrutará de horas altas en los planos afectivo y sentimental. Si practica algún deporte procure no abusar de sus fuerzas. Aunque la suerte le sonría, trate de ser prudente.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

Las relaciones familiares tendrán algún
ligero altibajo, pero el balance resultará muy
positivo. Intensa vida social a la vista y velada
romántica. Hará nuevas y buenas amistades.

► Profesionalmente sentirá deseos de poner en marcha nuevos proyectos y de aprovechar cualquier oportunidad que surja. Nada notable en su entorno familiar. Combata una previsible apatía.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Si pide opinión a sus familiares sobre un proyecto profesional pueden brindarle una excelente idea. Procure ser discreto en las relaciones con sus amigos y no haga críticas.

► Sopese bien las compensaciones económicas que podría suponer hacerse cargo de nuevas responsabilidades. Trate de no tener roces con alguno de sus amigos.

Servicios | 23 el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

# **El tiempo**

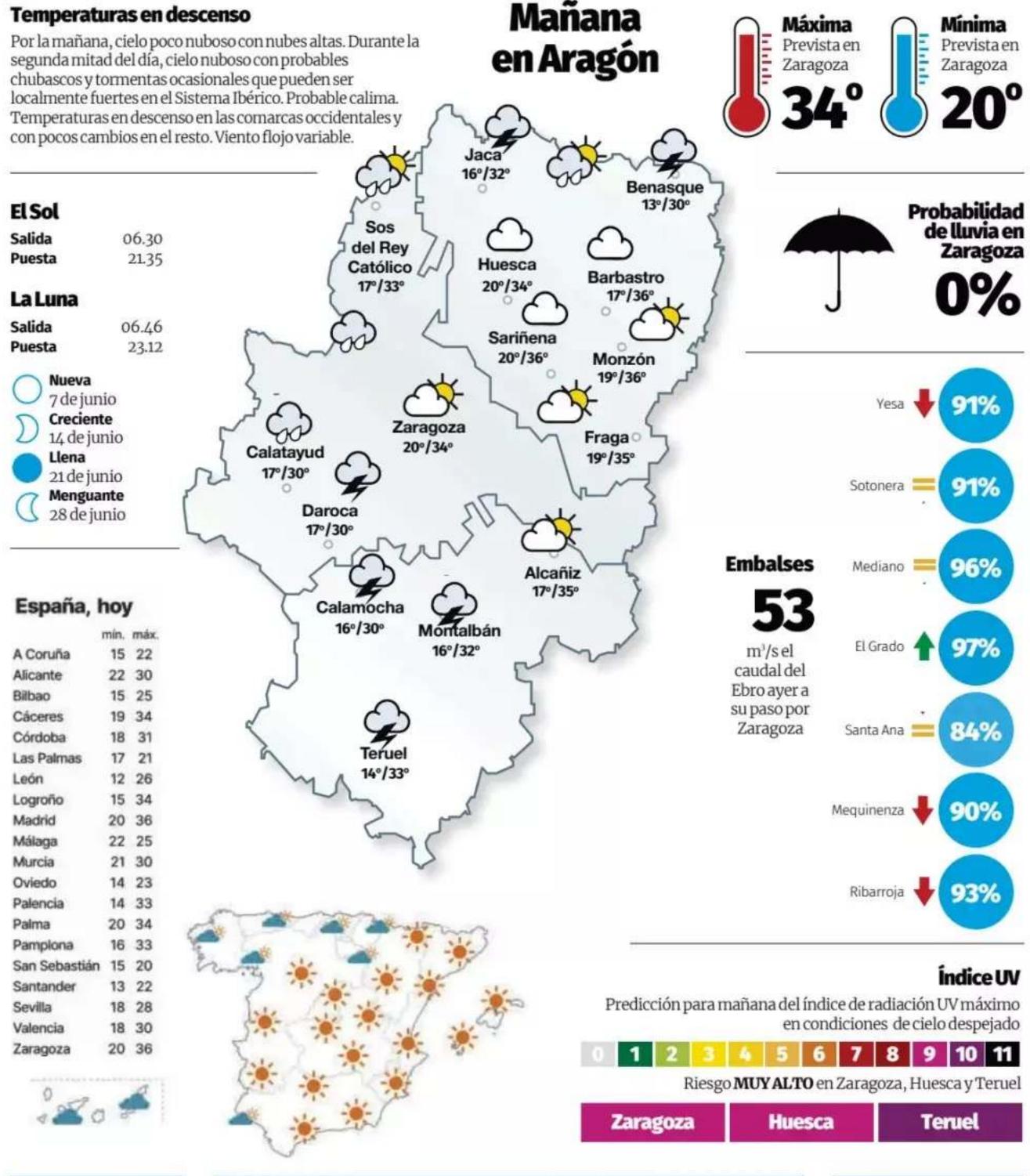

## Santoral

San Isaac de Córdoba San Antonio Maria Gianelli San Colmán de Dromore San Roberto de Newminster

# **Farmacias**

| ZARAGOZA                 |             |
|--------------------------|-------------|
| De 9:15 a 9:15 h. del di | a siguiente |
| GRAN VÍA                 |             |
| Pº. de Sagasta, 8        | 976226203   |
| SAN JOSÉ                 |             |
| Miguel Servet, 84        | 976422366   |
| María Moliner, 74-76     | 976372796   |
| CASABLANCA               |             |
| Ntra. Sra. las Nieves, 7 | 976563542   |
| ARRABAL                  |             |
| San Juan Peña, 181       | 976510980   |
| CENTRO                   |             |
| San Miguel, 17           | 976221003   |
| DELICIAS                 |             |
| Via Hispanidad, 136      | 976338069   |

| CALATAYUD            |           |
|----------------------|-----------|
| Glen Ellyn, 8        | 976881514 |
| CASETAS              |           |
| PL de España, s/n    | 606763561 |
| EJEA                 |           |
| Pº Constitución, 99  | 976677119 |
| LA ALMUNIA           |           |
| Av. Ramon y Cajal, 5 | 625512355 |
| TARAZONA             |           |
| Marrodán, 13         | 976644885 |
| UTEBO                |           |
| García Lorca, 3      | 976786494 |
| HUESCA               |           |
|                      |           |

974243063

Camila Gracia, 2-4

| BARBASTRO            |           |
|----------------------|-----------|
| General Ricardos, 22 | 974310544 |
| JACA                 |           |
| Zaragoza, 17         | 974361886 |
| SABIÑÁNIGO           |           |
| Serrablo, 81         | 974480546 |
| TERUEL               |           |
| Avda. Sagunto, 30    | 978624785 |
| Playa de Aro, 2      | 978621550 |
| ALCAÑIZ              |           |
| Avda. Aragón, 43     | 978830736 |
| Avda. Aragón, 75     | 978830006 |
| ANDORRA              |           |
| Av. San Jorge, 126   | 978880369 |
| Escucha, 10          | 978880293 |

# Cortes de agua

|                 |           | hadron and the state of the sta |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASTRO          |           | HOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ricardos, 22    | 974310544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a, 17<br>NÁNIGO | 974361886 | No hay previstos cortes de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0, 81           | 974480546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UEL             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| agunto, 30      | 978624785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aro, 2          | 978621550 | La aclaración de incidencias podrá faci-<br>litarse por la Unidad de Guardallaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ragón, 43       | 978830736 | adscrita al Servicio de Explotación del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| agón, 75        | 978830006 | Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OORRA           |           | 47, llamando al teléfono <b>976721550.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## La suerte

| ONCE     |         | 06/06/2024 |
|----------|---------|------------|
| 62.590   |         | Serie: 007 |
| El Gor   | do      | 02/06/2024 |
| 03-18-26 | -28-34  | Clave: 0   |
|          | ACERTA  | NTES EUROS |
| 5+1      | 0       | 0,00       |
| 5+0      | 0       | 0,00       |
| 4+1      | 20      | 8.574,34   |
| 4+0      | 231     | 133,25     |
| 3+1      | 812     | 43,32      |
| 3+0      | 10.778  | 10,61      |
| 2+1      | 10.986  | 8,00       |
| 2+0      | 149,795 | 3,00       |

Súper ONCE 06/06/2024

Sorteo 5

01-02-04-12-15-22-28-30-37-41-47-50-51-62-65-70-72-73-77-81

#### Euro Jackpot

Sorteo 04/06/2024 01-03-24-43-49 Soles: 02-04

#### **Eurodreams**

Sorteo 06/06/2024 12-15-24-28-29-31 S: 01

| Triplex  | 06/06/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 042        |
| Sorteo 2 | 192        |
| Sorteo 3 | 275        |
| Bonoloto | 06/06/2024 |

| 07-15-2 | 6-27-35-41 | C:24-R:3     |
|---------|------------|--------------|
|         | ACERTAN    | ITES EUROS   |
| 6       | 1          | 1.191.914,14 |
| 5+C     | 3          | 48.642,86    |
| 5       | 94         | 776,22       |
| 4       | 4.973      | 22,01        |
| 3       | 88.642     | 4,00         |

Euromillones 04/06/2024

06-07-09-14-43 El millón: CTP5235/

| El mi | llón: CTR52354 | E: 03-04   |
|-------|----------------|------------|
|       | ACERTANTES     | EUROS      |
| 5+2   | 0              | 0,00       |
| 5+1   | 2              | 279.488,36 |
| 5+0   | 7              | 18.663,15  |
| 4+2   | 26             | 1.565,07   |
| 4+1   | 647            | 115,86     |
| 3+2   | 1.608          | 49,28      |
| 4+0   | 1.443          | 38,59      |
| 2+2   | 20.966         | 13,28      |
| 3+1   | 33.014         | 9,41       |
| 3+0   | 67.722         | 8,54       |
| 1+2   | 100.326        | 6,98       |
| 2+1   | 473,384        | 4,66       |
| 2+0   | 948.932        | 3,74       |

La Primitiva 06/06/2024 05-14-15-42-44-49 C:16 R:5

|     | ACERTANTES EUROS |            |
|-----|------------------|------------|
| 6+R | 0                | 0,00       |
| 6   | 0                | 0,00       |
| 5+C | 1                | 210.288,98 |
| 5   | 62               | 2.379,81   |
| 4   | 9.471            | 59,21      |
|     |                  |            |

### Lotería Nacional

193.814

8,00

06/06/2024

Joker: 9 812 713

Primer Premio 00.346 Segundo Premio 31.708 6-5-7

ECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### **ELECCIONES EUROPEAS**

# Sánchez acelera en la recta final de una campaña influida por el caso de su mujer

Los socialistas cargan de golpes de efecto los últimos días y descartan un impacto electoral por el proceso contra Begoña Gómez • «Las encuestas siguen igual de ajustadas», sostienen en el PSOE

IVÁN GIL Madrid



El caso Begoña Gómez ha estallado en la recta final de una campaña electoral de las europeas marcada por los giros de guion. Desde que el martes se conoció la citación como imputada de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abonó a los golpes de efecto para intentar voltear la situación. Recurrió primero a una carta a la ciudadanía para denunciar una supuesta injerencia electoral y pedir una respuesta en la urnas. Después acudió con su esposa a un mitin electoral, centrando el mensaje de campaña de esa jornada en una imagen de respaldo. Finalmente, ayer, el Gobierno dio el paso de sumarse al procedimiento de la Corte Penal Internacional en la denuncia por genocidio contra Israel. A tres días de las elecciones, se intenta devolver el foco a Palestina, que marcó el arranque de la campaña con el reconocimiento del Estado palestino.

La decisión convierte a España en el único país europeo en seguir la estela de la demanda presentada por Sudáfrica. Aunque en Moncloa llevaba un mes estudiándose esta posibilidad, se anunció sorpresivamente, tras convocarse de urgencia una rueda de prensa en el Ministerio de Exteriores.

Azuzar el voto de «la zurda». Darle la vuelta a una referencia despectiva para tratar de convertirla en orgullo identitario y desgañitarse para pedirle a la izquierda que salga el domingo en tromba a frenar a una ultraderecha en la que, sin ambages, sitúa ya al PP. El acto central de la campaña del PSC, convertida ahora en fortín socialista, fue ayer la plataforma desde la que el presidente Pedro Sánchez sacó toda la artillería de la mano de Josep Borrell y Salvador Illa para lograr ganar las elecciones europeas.

El también líder del PSOE comparó la derecha con unas matrioskas –las muñecas rusas huecas en su



Pedro Sánchez, en el mitin de ayer en L'Hospitalet (Barcelona), con una imagen con su mujer detrás.

En las horas previas, el caso Begoña Gómez había dado otro salto con la decisión de la Fiscalía Europea de enviar a la Guardia Civil a la sede de la sociedad pública Red.es para reclamar pruebas de las contrataciones del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se le vincula profesionalmente con la esposa del jefe del Ejecutivo.

La posición del Gobierno en el conflicto en Oriente Medio, que quedó enterrado en el debate electoral a favor de asuntos de la política doméstica, ha vuelto con fuerza en las últimas horas con la petición de alto el fuego a Israel.

Desde el espacio de la izquierda se precipitaron en reivindicar el paso dado por el Ejecutivo para evitar que el PSOE lo capitalice en solitario. Los socialistas tratan de aglutinar el voto de todo el espacio progresista en su duelo con el PP, y el llamamiento a responder a la «máquina del fango» en la que enmarquina del fango» en la que enmarcan la investigación contra Begoña Gómez camina en esta línea. Al menos así lo interpretan sus socios, tanto de coalición como parlamen-

tarios, que desdeñaron abiertamente la misiva de Pedro Sánchez. Lejos del apoyo que le mostraron tras la primera carta, criticaron la falta de contenido al ver detrás solo un interés electoral.

### Plebiscito

La polarización deja poco espacio a las fuerzas a la izquierda del PSOE y menos aún que Pedro Sánchez haya aceptado el marco del plebiscito con el que Alberto Núñez Feijóo trató de enfocar estos comicios. Un examen sobre la hoja de ruta del Ejecutivo. En Ferraz han recogido el guante para intentar darle la vuelta.

Del resultado de este domingo dependerá en buena medida la legitimidad en las urnas de los pactos de investidura, al tratarse de la primera cita con las urnas a nivel nacional desde que se produjeron, pero también será un test para la estrategia de oposición del PP.

En Ferraz insisten en limitar el impacto de los últimos pasos en el proceso contra Begoña Gómez. Pero el PP se ha agarrado a este único asunto casi en exclusiva con la confianza en que desmovilice al electorado progresista. Según los socialistas, en sus sondeos internos ni se concluye un efecto desmovilizador en la izquierda ni, por el contrario, una movilización extra en la derecha. «Las encuestas siguen igual de ajustadas», dicen.

#### La respuesta del juez

Precisamente ayer, el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, respondió a través una providencia a la carta a la ciudadanía en la que Pedro Sánchez alude a su investigación como una estrategia para influir en las elecciones del 9-J. Le recuerda que no conoce precepto alguno en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la de Enjuiciamiento Criminal o en la ley electoral «que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso», informan Ton Calleja, Ángeles. Vázquez y Cristina Gallardo.

El líder del PSOE pide a la izquierda, en el acto central de la campaña del PSC en Barcelona, salir en tromba a votar contra una ultraderecha en la que incluye al PP.

# Azuzar el voto de «la zurda»

interior, que contienen réplicas más pequeñas—. «De la muñeca de Feijóo, aparece el Vox de Abascal. De la muñeca de Abascal, sale el inframundo de Alvise. Los vamos a derrotar, los tres son la internacional ultraderechista», exclamó en un mitin que tuvo como banda sonora una versión musicada del famoso poema de Rafael Alberti «a galopar,

SARA GONZÁLEZ L'Hospitalet de Llobregat

a galopar, hasta enterrarlos en el mar». Nada fue al azar.

La estrategia de reclamar concentrar el voto ante nuevas siglas de la ultraderecha que proliferan y pueden irrumpir ya la utilizó Sánchez en las campañas de 2019, las primeras en las que el partido de Abascal logró representación en el Congreso. Y este es el leitmotiv que sigue exprimiendo en una recta final de campaña marcada por la citación judicial de Begoña Gómez, su mujer, que atribuye a la «máquina del fango» azuzada por los «bulos» de la derecha. «O estamos con la justicia social

o con Milei. O estamos con la paz o con Netanyahu. O estamos por la convivencia o con Aznar. O estamos con el feminismo o con Abascal».

#### Unas 2.000 personas

De hecho, las 2.000 personas, según la organización, del auditorio dedicaron una larga ovación a la esposa del presidente, a quien el propio Sánchez no dudó también en reivindicar. «A mí no me duelen prendas en decir que quiero a mi mujer, que voy a defender su honorabilidad ante los ataques infames de aquellos que solamente hacen oposición destructiva contra el adversario político», espetó. ■



Alberto Núñez Feijóo, ayer por la tarde en el mitin que ofreció bajo la lluvia en la madrileña plaza del Callao.

# Feijóo: «Digamos claro que los españoles no avalamos chanchullos»

El líder del PP clausura un mitin en Madrid, con Ayuso y Almeida, y vuelve a pedir unificar el voto «ante las tomaduras de pelo» de Sánchez

PALOMA ESTEBAN Madrid

«Aquí estamos. Que no pasa nada. Hay que resistir hasta el final. Estamos a punto de superar la tormenta». Alberto Núñez Feijóo se dirigió así ayer por la tarde a los suyos bajo la tormenta que se desató en pleno centro de Madrid después de que muchos llevaran un buen rato soportando 35 grados en la plaza de Callao. «Escribió la primera carta, luego escribe la segunda. Que no cuela. Y creen que un mitin aplaudido por los suyos sirve para ahorrarse las explicaciones. No cuela. Que esto es Madrid», dijo el líder del PP despertando aplausos con la ropa empapada.

El líder del PP, como viene haciendo estos días, pidió una movilización total este domingo, unificando el voto bajo sus siglas «ante sus tomaduras de pelo, sus desmanes, sus cesiones, su parálisis y su decadencia». Feijóo acusó al presidente del Gobierno de «haber dejado la nación al servicio del chantaje del independentismo» y pidió a los electores «que no sometan su dignidad y libertad a las cartas de recomendación» del socialista.

La lluvia seguía con fuerza. Y el viento se sumó. «No pasa nada, hombre, las borrascas vienen de Galicia y las tormentas se desatan en Madrid», decía Feijóo, a pleno grito, mientras continuaba cargando contra Sánchez: «La UE no tolera la corrupción, ni la política de la Moncloa, ni la económica. Y le está investigando la Fiscalía europea, que no se entera. Que no son los jueces españoles». Y volvió a pedir el voto: «Digamos alto y claro que los españoles que los españoles no avalamos chanchullos, somos gente decente».

Antes, cuando empezaba a llover, Isabel Díaz Ayuso volvió a pedir «no caer en los errores de la campaña» de las generales, y recordó: «No está nada decidido, necesitamos una amplísima mayoría que le demuestre a Sánchez que tiene los días contados. No todo vale. Este domingo puede ser el principio del fin del disparate». También intervino la candidata europea, Dolors Montserrat, antes de irse al debate de candidatos de RTVE. La dirigente catalana insistió en que «no ir a votar el domingo, pensando que estas elecciones no van con nosotras, sería un error fatal». Por su parte, el alcalde de

«Le investiga la Fiscalía europea, no los jueces españoles», recordó a Pedro Sánchez

Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió: «No ir a votar es votar a Sánchez».

#### Caso Begoña

El caso Begoña sigue siendo el eje de la campaña del PP. Feijóo cree que la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden de la Fiscalía Europea en la sede de Red.es para reclamar pruebas de las contrataciones de Juan Carlos Barrabés – el empresario vinculado profesionalmente con Begoña Gómez—, «tiene una importancia clave». En una entrevista en la emisora esRadio, el líder del afirmó: «Ya no se puede decir que jueces de ultraderecha persiguen a Sánchez. Es la Fiscalía Europa la que quiere ver los expedientes. ¿Eso es lawfare? No hay justificación para pensar que en periodo electoral hay un interés por derrocar a Sánchez. Hay interés por saber la verdad».

Feijóo insistió en la necesidad de aunar el voto de la derecha para ganar porque «si Sánchez consigue el empate, se sentirá todavía más impune». Sobre la reaparición de la esposa del presidente el miércoles en un mitin en Benalmádena (Málaga), aseguró que es Sánchez quien «utiliza a su mujer para salvar su carrera política», y comparó al matrimonio con los Kirchner. También aclaró que su intención no es llamar a la mujer del presidente a la comisión del Senado, sino que será Sánchez «el que sea interrogado» como responsable político. ■

# El CGPJ se reunirá el lunes para defender la independencia judicial

ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer posponer su tradicional reunión de los jueves al próximo lunes, tras las elecciones europeas, para «pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial», informó el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018.

De esta forma, los miembros de la Permanente del CGPJ podrán salir en defensa de la independencia judicial sin inmiscuirse en la campaña electoral, principal crítica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigía al magistrado Juan Carlos Peinado tras la citación la semana pasada de su esposa, Begoña Gómez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para el próximo 5 de julio.

#### De forma extraordinaria

La Permanente, en cuyo orden del día no figuraba pronunciarse sobre la carta y otros comentarios que desde el Gobierno se han realizado sobre la investigación abierta a la esposa de Sánchez, decidió posponer al lunes el asunto que trataba de que se abordara este mismo jueves el magistrado José Antonio Ballestero. Finalmente, la Permanente-compuesta por Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona (nombrados a propuesta del PP), así como Mar Cabrejas, Roser Bach y Pilar Sepúlveda (del PSOE), bajo la presidencia de Vicente Guilarteoptó por convocar de forma extraordinaria una nueva reunión el lunes, en el que tratarlo.

En la carta que Pedro Sánchez hizo pública tras la imputación de su esposa calificaba su citación de «cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno».



26 | España Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

# CUENTA ATRÁS PARA EL 9J | LOS RETOS DE LOS SECTORES CLAVES

# Jóvenes y europeísmo desafecto

Aunque persiste el estereotipo de que los jóvenes no están interesados en la política, el aumento de la participación en las últimas elecciones europeas estuvo impulsado precisamente por la generación más joven. En los comicios comunitarios de 2019 votó el 42% de los menores de 25 años, 14 puntos más que en 2014, lo que supuso el mayor incremento por edades. Y la tendencia podría aumentar este 9 de junio, puesto que cuatro estados miembros rebajan, por primera vez, la edad de voto a los 16 años y Grecia lo permite a partir de 17.

Los problemas son comunes en la Europa comunitaria: la necesidad de encontrar un empleo estable alejado de la precariedad y acorde a la formación, el acceso a becas y la vivienda. Dar con una casa digna se ha convertido en la prioridad de los jóvenes europeos.

No obstante, el sentimiento de los jóvenes hacia la UE, sobre todo los españoles, es ambivalente. Por un lado, tienen un claro sentimiento europeísta y consideran que la existencia de la UE es beneficiosa para sus vidas y sus países, pero no comprenden bien el funcionamiento de las instituciones. Les seduce la idea abstracta de Europa y les encanta viajar y conocer el continente, «pero la UE les resulta difusa, lejana y con un funcionamiento difícil de entender», sostiene Belén Agüero, responsable del estudio Entre el amor y el ghosting: la juventud española ante Europa.

Esta encuesta, elaborada por las plataformas Talento para el Futuro y Polétika con motivo de las elecciones del domingo, revela que solo el 33% de los jóvenes españoles afirma con rotundidad que votará el 9-Jy otro 33% dice que participaría si tuviera más información sobre las propuestas en juego.

El último Eurobarómetro augura una participación juvenil mucho
más alta —del 64% en el conjunto
de Europa—, pero para España prevé un menor interés acorde con la
escaso entusiasmo que suelen despertar las europeas en nuestros país y el «cansancio» ante la acumulación de elecciones, según interpreta Agüero. «A los jóvenes españoles no les da igual la política, creen que es importante, pero se sienten decepcionados con los políticos
y las expectativas laborales y de
emancipación», añade.

De hecho, la encuesta de Polétika indica que al 65% de los jóvenes les decepciona el comportamiento de los políticos y al 50% le cansa escuchar siempre los mismos mensajes. Y esa desafección alcanza al ámbito europeo: el 65% cree que la UE es beneficiosa, pero un 35% dice no sentirse «representado» por sus instituciones.

El escepticismo político es mayor entre los jóvenes de 25 a 30 años, etapa protagonizada por la búsqueda de trabajo y vivienda. De hecho, España encabeza el ranking de desempleo juvenil, que sufre un 26,8% frente al 14% europeo de media, lo que contribuye a que la emancipación se produzca, por término medio, a los 30 años, mientras en la UE es a los 26,4 años. España destaca por tener menos oportunidades laborales, salarios más bajos y viviendas con precios por las nubes, para desesperación de muchos jóvenes.

En este contexto, las generaciones más jóvenes son mayoritariamente de izquierdas (un 46%), aunque en los últimos años se está produciendo «polarización» hacia los extremos. «Las mujeres se están escorando más hacia la izquierda y los hombres más hacia la derecha», apunta Stribor Kuric, sociólogo e investigador de FAD Juventud. El experto destaca que ha crecido del 5% al 10% el porcentaje de jóvenes que les da igual vivir en una democracia o una dictadura, o que prefieren este régimen, lo que indica una «desafección creciente pero no generalizada».

1

#### LA SALUD MENTAL, EL GRAN RETO.

Uno de los grandes retos para los gobiernos de los países europeos es abordar de manera equitativa la cada vez más maltrecha salud mental de los niños, niñas y adolescentes, una fragilidad de la que vienen avisando los expertos desde la pandemia. El uso de nuevas tecnologías, el acoso, la soledad o la violencia, están detrás de tanto sufrimiento y de la conducta suicida, las autolesiones, la depresión o los trastornos de alimentación.

El cambio climático y la degradación ambiental han hecho crecer los niveles de ansiedad y angustia, particularmente entre los más pequeños, apunta la UE. También, cómo no, las condiciones de vida.

que la % di» por s

s

de de raciotariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariatariataria-

Más de 11 millones de menores de 19 años padece algún trastorno relacionado con la salud mental.

Esos determinantes sociales de los que, en España, tanto habla la ministra de Sanidad, Mónica García. Se quejan organizaciones como Unicef de que hay una gran escasez de datos a escala europea. Pero, con los que la entidad maneja, de 2024, más de 11 millones de niños y jóvenes de hasta 19 años (el 13%) padecen alguna condición relacionada con la salud mental.

Los adolescentes son los más propensos a sufrir ansiedad o depresión, que afectan a una quinta parte de los jóvenes de 15 a 19 años. En este mismo grupo, el suicidio es una de las principales causas de mortalidad (1 de cada 6 muertes, el 17%). El 70% de quienes se suicidan, son varones. Según datos de la UE, hasta 5.038 jóvenes de entre 15 y 29 años murieron en 2021 como resultado de autolesiones intencionadas. Menos que en 2018 y 2019. Más, con respecto a 2020. Cifras que asustan.

9J elecciones

En cuanto a satisfacción vital, los niveles entre los jóvenes de 15 años cayeron del 74% en 2018 al 69% en 2022 en 22 países, señala Unicef. En España, el 76% de los chicos y chicas aseguran estar satisfechos con su vida, lo que la sitúa como el noveno país que registra mayores niveles de bienestar.

¿Cuáles son las propuestas?. ¿Cómo ayudar a nuestros menores a curar su dolor? Unicef aboga por adoptar una estrategia conjunta que cuente con presupuesto y recursos. Pide aumentar los fondos para acciones centradas en la prevención, la intervención temprana y los servicios de calidad, adaptados a la edad. Fondos que ayudarían a los Estados miembros a cubrir las lagunas de financiación nacionales y acelerarían el aumento del gasto nacional en salud mental, que pasaría de una media del 3,6% del total de los presupuestos sanitarios al 10%, la cifra recomendada por Unicef y la Organización Mundial de la Salud para los países de renta alta (o el 5% en los países de renta media).

Europa admite que la salud mental, también de los jóvenes, necesita estar en lo alto de la agenda política sanitaria. Por eso, en 2023 propuso una estrategia global que acaba de actualizarse. El objetivo: «romper el estigma en tomo a la salud mental y marcar una diferencia positiva para todos los ciudadanos». Un reto titánico que se debe abordar con pulso firme y mucho coraje. **NI**-

**EVES SALINAS** 

UN CONTINENTE VIEJO Y
DESPOBLADO. En toda la

Unión Europeano hay un territorio más envejecido que Zamora, donde solo el 13,1% de la población tiene menos de 20 años. Aun así, hay jóvenes que apostaron por el lugar, como Nuria Álvarez, la única española que ha recibido el Rural Inspiration Award de la Comisión Europea. Cultivar zarzamora ecológica en un pueblo que tiene 160 habitantes le ha permitido no solo que-

darse, sino llevar la voz del campo hasta los despachos de la Comisión para abordar normativas sobre la salud mental de los agricultores y el empleo rural: «me siento más escuchada allí que en España», afirma.

Las voces de personas como Nuria cada vez buscan más espacios, como en el caso de la asociación Acción Castilla y León, cuyas propuestas son compartidas por sus más de 15.000 seguidores en redes sociales. Como parte de la búsqueda de oportunidades, uno de sus miembros, Óscar Olmos, viajó a Bruselas para participar en la elaboración del Pacto Rural Europeo y su plataforma de buenas prácticas.

Óscar piensa que la Unión Europea debería dar un paso más en la lucha contra la despoblación, actualmente peleada a muchas bandas y bajo ninguna coordinación, por ejemplo para «medir el impacto real» de las grandes inversiones europeas o apoyar la reindustrialización rural a través de los fondos de cohesión: «Podrían invertirse en las empresas de las cabeceras de comarca para hacerlas más competitivas», dice sobre un futuro, que cree que «no pasa solo por la agricultura» y que necesita innovación para retener a jóvenes.

A pesar de que habla de Segovia como su «lugar favorito del mundo», a sus 22 años Aitana Martín reside en Londres tras estudiar biomedicina: «Te dicen que en casa no hay nada para ti», explica sobre cómo la investigación no tiene espacio en la región. Y aunque lo hubiera, duda que pudiera permitirse

España | 27 el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

nes: «No hay una única solución»

dice sobre cómo cada territorio

despoblado necesita de una

receta diferente de futuro.

IRENE BARAHONA.

Atender las demandas de la población de menor edad es uno de los mayores retos del continente más envejecido. La desafección juvenil hacia las instituciones europeas convive con los preocupantes índices de salud mental o la incertidumbre laboral, pero los partidos ofrecen pocas propuestas pensadas para los jóvenes. PATRICIA MARTÍN

vivir en el barrio familiar: Segovia es la ciudad española donde más se encareció el alquiler en 2023, el epítome del problema de acceso a la vivienda que se sufre tanto en las zonas rurales y su mar de casas abandonas, como en las pequeñas capitales sin la suficiente oferta.

Desde Valdepeñas de Jaén, Lourdes Perona es la quinta generación de una ganadería familiar que asumió por vocación tras pasar por la facultad de Ingeniería Agrícola. Para ella, es imprescindible que la Unión Europea respalde al sector al margen de las ayudas, que cree que, en vez de beneficiarlo, lo han «adormecido». Proteger la soberanía alimentaria con un cambio en la legislación aduanera y construir un sector estable y sin estigmas es el reto que la ganadera plantea a Europa para incentivar a que más mujeres se incorporen al campo, donde aún existe un problema de «machismo» que aleja del mundo rural a las nuevas generaciones.

Los habitantes de los territorios despoblados ansían transporte, educación y también, sanidad: Teruel es la provincia de España con

mayor tiempo de trayecto a un consultorio u hospital, donde cada vecino tarda 24 minutos en ver a un facultativo, según datos de la Comisión Europea. Reivindicar problemas como este fue la dinamita que creó el Festival contra la Despoblación con sede en Allepuz, un pueblo de 80 vecinos donde cada octubre un millar de jóvenes se reúne para «huir del pesimismo» y emprender una búsqueda de soluciones a través de la cultura, todo ello, en un «encuentro con la comunidad local», según narra Ignacio Martínez, una de las personas detrás de este proyecto.

Más allá de la España vaciada, un grupo de jóvenes investigadores analiza el futuro de los más de 300 pueblos de Cerdeña: el 10% de ellos desaparecerán en los próximos años y la despoblación se incrementará en el 85%. «Intentamos encontrar soluciones contra la despoblación creando proyectos en las aldeas junto a estudiantes», resume Nicolò Fenu, uno de los responsables de la investigación que ha señalado la digitalización, las políticas de abajo a arriba y el trabajo con locales como algunas de las claves para ate-

MÁS ALLÁ DEL ERASMUS. El pasado 14 de junio, el Parlamento Europeo urgió a la Comisión Europeaaque sacara adelante un plan para prohibir las prácticas no remuneradas y evitar así la generalizada explotación de becarios en toda la UE. «Fueuna de las medidas más relevantes y de impacto inmediato para los jóvenes. En la siguiente legislatura habrá que ver si la Comisión la formaliza en una directiva que vincule a los Gobiernos», explicaGonzalo Martín, presidente de la asocia-

sinónimo de Erasmus. Más de 13 millones se han beneficiado desde 1987 de este programa de intercambio educativo dotado de becas que facilitan la estancia en otros países. Para muchos ha sido la primera oportunidad de salir a vivir fuera. En la pasada legislatura del

Parlamento Europeo, se el aprobó programa 2021-2027 con una dotación de 28.000 millones de euros, una novedosa tarjeta europea digital y con restricciones de inclusividad y enfoque verde. La nueva Comi-

ofrecen a los jóvenes un programa bastante inespecífico ante las próximas elecciones. El Partido Popular Europeo lleva en su Manifiesto 2024 algunas promesas, como promover la movilidad con la Tarjeta de Seguridad Social Europea y el programa Brain Gain para traer de vuelta a sus países de origen a los jóvenes que marcharon, porque «las familias

Diez jóvenes de la comarca de la Jacetania (Huesca), en Helsinki de Erasmus el año

mus para los jóvenes rurales.

«Para mí ha sido muy importante la Ley de Inteligencia Artificial. Es un tema que me preocupa: [la IA] ya es capaz de fabricar vídeos de una persona caminando por las calles de Tokio», cuenta Paula Jiménez Belmonte, también de Equipo Europa. En su línea se ha expresado muchas veces la propia Comisión, entre otros el comisario de Estilo de Vida europeo, Margaritis Schinas: el futuro de la democracia y, por tanto, de la juventud europea, depende de cómo se consiga regular la Inteligencia Artificial.

Otra de las claves de la próxima legislatura será la expansión de la Garantía Juvenil reforzada, el compromiso de todos los estados miembros para que los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, prácticas o formación en un plazo de cuatro meses tras terminar sus estudios.

En general, los grandes partidos

deben poder permanecer juntas». Piden fomentar el empleo rural joven con planes que eliminen burocracia y restricciones y equilibrar para ello el Pacto Verde Europeo.

El Partido de los Socialistas Europeos considera que las principales amenazas para los jóvenes son «la emergencia climática, un sistema económico que perpetúa las desigualdades y la emergencia de la ultraderecha en Europa». Tienen un específico Plan para los Jóvenes Europeos que incluye aprovechar la transición ecológica como fuente de empleos jóvenes del futuro. Promueven planes contra la distorsión por «gentrificación, turistificación y financiarización» de la vivienda. Y que se permita el voto a los 16 años en las elecciones europeas.

El Partido Verde Europeo, donde está Sumar, es el que mayor foco pone en las cuestiones medioambientales y reclama para los jóvenes mayores inversiones en transporte público a precios más bajos y una UE de energías totalmente renovables en 2040. Para el problema de la vivienda, sugieren intervenir los precios. MARIO SAAVEDRA .



# EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# España se suma al juicio del Tribunal de la ONU contra Israel por genocidio

Albares anuncia que la participación española se centrará en aplicar las medidas cautelares, sin posicionarse sobre el delito • Es el primer país europeo en intervenir, tras la querella de Sudáfrica

IVÁN GIL / JUAN RUIZ SIERRA Madrid

España intervendrá en el procedimiento que lleva a cabo el Tribunal Internacional de Justicia por la situación en Gaza. Será el primer país europeo que lo haga tras la querella iniciada por Sudáfrica y supone un salto cualitativo en las tensiones diplomáticas con Israel. La decisión anunciada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tendría el objetivo de asegurar «que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio». España no se posicionará sobre el delito de presunto «genocidio» recogido en la demanda, pues su participación se centrará en dar apoyo al tribunal «en su interpretación de las medidas cautelares, aportando todos aquellos elementos que ayuden a aplicarlo».

La declaración de intervención en el procedimiento buscaría apoyar la aplicación de las medidas cautelares dictadas, «especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah para que vuelva la paz, en los obstáculos en la entrada de ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras civiles». El Gobierno llevaba cerca de un mes sopesando dar este paso, que anunció a solo tres días de las elecciones europeas. Sobre el delito del genocidio, «esa es la labor del tribunal y España apoyará la decisión», aclaró Albares a preguntas de los medios.

Diferentes miembros del Gobierno sí han acusado abiertamente a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza. La titular de Defensa, Margarita Robles, se refirió a la ofensiva militar en Gaza como un «auténtico genocidio», mientras que la vicepresidenta tercera y candidata del PSOE en las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha insistido en diferentes entrevistas que se está cometiendo un «genocidio del pueblo palestino». En Exteriores enmarcan estas declaraciones como opiniones personales. La posición hoy en día del Gobierno, según señaló Albares, «es la intervención en esta demanda». Por tanto, si finalmenManifiesto. Petición conjunta a Hamás

# Sánchez, Biden y otros 15 líderes piden la tregua

Joe Biden, Pedro Sánchez, Rishi Sunak, Olaf Scholz, Emmanuel Macron y los líderes de otros 12 países han firmado un manifiesto conjunto pidiendo un alto el fuego en Gaza. Según un comunicado de la

M. SAAVEDRA / I. GIL Madrid Casa Blanca, los firmantes están «profundamente preocupados por los rehenes retenidos por Hamás en Gaza» y «apoyan por completo los movimientos destinados a alcanzar un alto el fuego y la liberación de los

rehenes que está ahora sobre la mesa y que fue descrita por el presidente Biden el 31 de mayo». En aquel plan se prevé una solución en tres fases destinada a alcanzar un alto el fuego definitivo. En la primera, Hamás liberaría a parte de los rehenes e Israel detendría sus ataques. El Gobierno hebreo aún no ha expresado su apoyo al plan.

«No hay tiempo que perder, pedimos que Hamás cierre este acuerdo, que Israel está de acuerdo en llevar adelante», se lee en el comunicado. «Creemos que este acuerdo llevará a un alto el fuego inmediato y a la reconstrucción de Gaza con garantías de seguridad para israelís y palestinos y oportunidades para una paz más duradera y para la solución de dos estados. Pedimos a los líderes de Israel y Hamás que hagan los compromisos necesarios para cerrar este acuerdo y aliviar a las familias de los rehenes y a los que sufren a ambos lados este terrible conflicto. Es el momento de que la guerra termine y este acuerdo es el punto de partida necesario». ■

te el Tribunal de la ONU concluye que se está perpetrando una ofensiva con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, el Ejecutivo lo asumirá y actuará para aplicar la sentencia.

#### Sánchez insta a actuar

Pocas horas después de que el ministro de Exteriores anunciase la decisión de España de sumarse a la causa abierta por Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por presunto genocidio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a «todos» los países que den el mismo paso de forma «urgente».

Según el jefe del Ejecutivo, esta es la mejor manera de presionar para que el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, cumpla con las medidas cautelares aprobadas por el tribunal de la ONU. El pasado 24 mayo, el organismo internacional, en una resolución que debe acatarse obligatoriamente, ordenó la detención «inmediata» de la operación militar sobre Rafah.

Abdel Kareem Hana / AP



### Israel mata a 35 palestinos al atacar una escuela en Gaza

El horror no abandona la Franja de Gaza. Ayer por la mañana Israel bombardeó una escuela de la agencia de Naciones Unidas para refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave. En ella, se encontraban 6.000 personas desplazadas intentando, en vano, encontrar refugio. Al menos 35 gazatís, la mitad de ellos niños, murieron como resultado del ataque israelí, según el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini. El Gobierno de Hamás elevó el balance a 40 fallecidos. Los muertos y los heridos desbordaron el hospital Al Aqsa, «lleno de pacientes heridos, tres veces más que su capacidad», según afirmó el portavoz de la oficina de medios del Gobierno de Gaza. En la foto, familiares de los fallecidos en la escuela.

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024 Internacional 29

## 80 años del desembarco de Normandía

# Biden recuerda que «la lucha entre la dictadura y la libertad no ha acabado»

El presidente de EEUU alerta de los totalitarismos que acechan a Occidente al recordar la invasión de Ucrania en el homenaje a los veteranos de guerra

LETICIA FUENTES Colleville-sur-Mer

Francia se vistió ayer de gala para celebrar el 80º aniversario del Desembarco de Normandía con una jornada cargada de actos conmemorativos, a los que asistieron 200 veteranos de la Segunda Guerra Mundial y 25 líderes internacionales, entre los que se encontraba el anfitrión, Emmanuel Macron; el presidente de EEUU, Joe Biden; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, o el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry, que fue condecorado en varias ocasiones en la Guerra de Vietnam. Otro de los asistentes fue el actor Tom Hanks, invitado habitual a los aniversarios tras protagonizar la película Salvar al soldado Ryan (1998), ambientada en el Desembarco de Normandía y sus días posteriores. Pero más allá del boato, estuvo muy presente el actual conflicto en Europa, la guerra de Ucrania, que ya se encuentra en su tercer año después de que el 24 de febrero de 2022 las tropas del Kremlin iniciaran la invasión del país eslavo.

«Aquí estos hombres desafiaron todo para liberar nuestra tierra, nuestra nación», agradeció Macron a los veteranos de guerra. La ceremonia estadounidense en

«Noya. Llegada de un fallecido en Francia. En una ambulancia del Servicio de la Cruz Roja Internacional llegaron a nuestra villa los restos mortales del joven Manuel Otero, muerto al servicio del ejército norteamericano en el desembarco de Normandía».

Este es el arranque de una noticia publicada en el Diario de Noia en 1948. Narra el traslado del cuerpo de Manuel Otero Martínez a su pueblo natal, Serra de Outes (A Coruña), y supone una de las pistas clave en la investigación que sacó a la luz la triste historia del único español que combatió –y cayó – en el Día D, la operación que marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un periplo que comienza en la batalla de Brunete y que le lleva de una cárcel franquista a emigrar a EEUU, donde



Macron y Biden, y sus esposas, ayer en la ceremonia del 80º aniversario del desembarco de Normandía.

el cementerio americano de Colleville-sur-Mer, donde están las tumbas de más de 9.300 soldados caídos en esa campaña, abrió la conmemoración del Día D, con la presencia de Biden y su mujer, Jill, acompañados de Emmanuel y Brigitte Macron. En el acto, una decena de veteranos recibieron de la mano de los dos mandatarios la Legión de Honor, creada por Napoleón en 1802, para expresar la «eterna gratitud» a los soldados que participaron en la mayor operación militar de la historia.

### Protagonismo para Ucrania

Al acabar, el presidente francés se dirigió a la playa de Omaha para presidir el acto principal de la jornada, la ceremonia internacional, donde le esperaban una decena de mandatarios y líderes internacionales. Sobre la arena, una poderosa imagen de unión, donde la verdadera protagonista de este aniversario ha sido Ucrania.

Al igual que en la ceremonia americana, el presidente estadounidense centró su discurso en los paralelismos entre la Segunda Guerra Mundial y el conflicto actual con Rusia: «El aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y no es la respuesta hoy», afirmó Biden. «Ante el regreso de la guerra a nuestro continente, (...) ante quienes pretenden cambiar las fronteras por la fuerza o reescribir la his-

toria, seamos dignos de quienes desembarcaron aquí», agregó el presidente francés.

El apoyo al país eslavo se demostró en cada palabra y en cada gesto, como cuando el público se puso en pie y propinó un largo aplauso a la llegada del presidente ucraniano. También cuando un veterano se retiraba la gorra militar como respeto y le dirigía un tímido «thank you» a Zelenski. Otra gran protagonista fue Rusia, a pesar de ser la gran ausente de los actos. «La lucha entre la dictadura y la libertad no ha terminado. Aquí en Europa vemos un ejemplo claro», sentenció Biden.

«El 6 de junio es un día sin fin, un amanecer que vuelve a empezar», destacó Macron durante la ceremonia principal. Este aniver-

Daniel Cole / Efe

## «Estos hombres desafiaron todo para liberar nuestra nación», agradeció el presidente francés

sario no solo es especial por ser el octogésimo; para Francia tiene una particular simbología puesto que es el primero en el que el país galo ya no cuenta con ningún superviviente y, sobre sus hombros, recae ahora la responsabilidad de la memoria histórica. Podría ser el último aniversario con testimonios vivos del desembarco, pero también esta celebración cobra relevancia por el contexto geopolítico actual. «Es el ataque lo que nos entrena», dijo Macron mientras le sobrevolaban aviones militares.

Fue un aniversario en el que se celebraron los 80 años de paz en el Viejo Continente pero en plena guerra de Ucrania. De ahí, la relevancia de la presencia de Zelenski, quien dará un discurso en la Asamblea Nacional.■

### Muerto en el Día D

La de Manuel Otero es una historia de infortunio. Comienza en la batalla de Brunete y le lleva de una cárcel franquista a emigrar a EEUU. Tres días después, Japón ataca Pearl Harbor y su país de acogida entra en guerra.

# La mala suerte del soldado Otero

ÁNGEL MARTÍNEZ Santiago Otero se alistará en el Ejército para conseguir la nacionalidad estadounidense. Tres días después, Japón atacó Pearl Harbor y su país de acogida entró en guerra. Era el año 1941.

Hoy, ocho décadas después, en el centro de la playa de Omaha, justo al lado de un búnker alemán, un monolito rinde honores a los caídos de la Primera División de Infantería de EEUU, la famosa Big Red One, la unidad en la que combatió Otero, que fue diezmada durante el desembarco. Entre los más de 3.000 nombres de quienes murieron en aquella playa de Francia figura el del joven gallego. Manuel fue de los primeros en embarcar, sobre las 6 de la mañana, el 6 de junio de 1944. Llegó a Omaha en una barcaza y logró rebasar la primera línea de defensa alemana tras recorrer unos cien metros, pero cayó poco después cuando atravesaba un campo minado entre el arenal y una posición enemiga.

Su historia, marcada por la mala fortuna y el sacrificio, es tan extraordinaria como el relato de cómo Otero fue rescatado del olvido por una asociación cultural coruñesa, The Royal Green Jackets. Cuando tenía solo 20 años, el estallido de la guerra civil le sorprendió en Santander, donde trabajaba como mecánico de la marina mercante. Combatió, por tanto, en el bando republicano y fue gravemente herido en un pulmón durante la batalla de Brunete. Cayó prisionero de las tropas franquistas y fue encarcelado en Barcelona pero su familia, que permaneció en la zona nacional, consiguió sacarle de prisión. Luego viajó a EEUU. ■

## LA POLÍTICA MONETARIA

# El BCE baja los tipos en 0,25 puntos pero evita aclarar próximos recortes

Lagarde concede «gran probabilidad» a que el Banco Central haya entrado en la fase de suavización de la política monetaria pero advierte de que su ritmo es «muy incierto» y dependerá de los salarios

PABLO ALLENDESALAZAR

Madrid

El Banco Central Europeo (BCE) aprobó ayer la largamente anticipada bajada de los tipos de interés de referencia de 0,25 puntos porcentuales que venía adelantando desde enero, al tiempo que ha dejado la puerta más o menos abierta a nuevos recortes. Pero al mismo tiempo, insistió en que sigue «sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta» de suavización de la política monetaria porque necesitará recopilar «suficientes datos, que van llegando gradualmente», para corroborar que la zona euro está en un proceso desinflacionario.

«No puedo confirmar que la fase de retirada (de las subidas de tipos) esté en marcha. Hay una gran probabilidad de ello, pero dependerá de los datos. Y lo que es muy incierto es la velocidad a la que viajaremos y el tiempo que tomará», advirtió su presidenta, Christine Lagarde.

Los tipos de referencia, así, bajan después de que la autoridad monetaria los aumentase para combatir la alta inflación a un ritmo y escala sin precedentes desde su creación en 1999: 4,5 puntos porcentuales en 10 reuniones sucesivas entre julio de 2022 y el pasado septiembre. El tipo principal se reduce al 4,25% (primer recorte desde marzo de 2016), mientras que la facilidad de depósito – el interés con que remunera el dinero que guarda a los bancos, el más relevante en el actual contexto-cae al 3,75% (primera bajada desde septiembre de 2019), en ambos casos hasta niveles del pasado agosto.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo consideró un «punto de inflexión» y una «buena noticia», y calculó que podría abaratar las cuotas hipotecarias de las familias que tengan que revisar sus créditos en los próximos meses en unos 400 euros anuales de media.

La autoridad monetaria comienza así, de forma muy cautelosa, la desescalada de su lucha contra la crisis inflacionaria que estalló en el verano de 2021 y se agravó por la invasión de Ucrania



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la rueda de prensa que dio ayer en Frankfurt.

por Rusia en febrero de 2022. Lo contrario hubiera sido una sorpresa mayúscula, dado que lo venía telegrafiando desde hace meses. En realidad, la gran pregunta que pesaba ayer en el mercado, los analistas y los hogares era qué hará el consejo de gobierno del BCE en las cuatro reuniones que mantendrá en lo que resta de 2024. En su versión más prudente y al contrario que en sus últimas comparecencias, Lagarde evitó dar pistas: «No voy a decir hoy, ni en ningún momento hasta más adelante en el verano, si haremos esto ahora o si haremos otra cosa en otro momento».

#### Menos bajadas previstas

Antes de que Lagarde enfriase en enero la expectativa de una primera bajada en primavera y la retrasase al verano, el consenso del mercado esperaba cinco rebajas a lo largo del ejercicio a partir de abril. Tras asumir las advertencias La gran pregunta que pesa ahora es qué hará el BCE en las cuatro reuniones que quedan este año

del BCE, los analistas corrigieron sus expectativas y redujeron los recortes esperados a entre tres y cuatro de 0,25 puntos. En las últimas semanas, sin embargo, las previsiones se han enfriado aún más: el consenso pasa por una bajada de 0,6 puntos en el año, incluida la de este jueves, lo que implica que la mayoría se divide entre esperar dos recortes (0,5 puntos) o tres (0,75 puntos).

Algunos datos recientes lo explican. Los salarios en la zona euro subieron en el primer trimestre un 4,7%, frente al alza del 4,5% de los

últimos tres meses del año pasado, pese a que se esperaba que la subida se moderase. Asimismo, la inflación de la zona euro se incrementó en mayo dos décimas, al 2,6%, pero lo más relevante es que la de los servicios (la que más tira de los precios desde hace meses) aumentó del 3,7% de abril al 4,1%. Son datos que van en contra de la moderación de los precios y que complican el panorama para el BCE, que debe moverse entre el riesgo de bajar tipos demasiado lento y perjudicar con ello la actividad económica y el riego de hacerlo demasiado rápido y tener que dar marcha atrás si el IPC no baja como espera.

Máxime cuando los últimos datos le han llevado a prever ahora mayor inflación y crecimiento a corto y medio plazo de lo que estimaba en marzo, lo que reduce ligeramente su margen para suavizar la política monetaria. Sus economistas esperan que el IPC de la zona euro se situará de media en el 2,5% en 2024, el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026, por encima del 2,3%, 2% y 1,9% que estimaron en marzo. También elevan sus previsiones sobre la inflación subyacente hasta una media del 2,8%, 2,2% y 2%, frente al 2,6%, el 2,1% y el 2% precedentes. Además, auguran un mayor crecimiento económico este año (0,9% frente al 0,6% de marzo), mientras que lo han rebajado para 2025 (del 1,5% al 1,4%) y lo mantienen para el año 2026 (1,6%).

Friedemann Vogel / Efe

#### Baches en el camino

El consejo del BCE, así, ha bajado los tipos —con la discrepancia de un solo gobernador de un banco central nacional — porque tiene más «confianza» en que la inflación de la zona euro bajará hasta su objetivo de un 2% estable a medio plazo a mediados del año que viene, tras descender desde el máximo del 10,6% de octubre de 2022. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

# Perspectivas económicas

# El FMI eleva al 2,4% el crecimiento de la economía española en 2024

El organismo internacional mejora en medio punto su previsión del PIB de España, pero subraya el riesgo que supone la «fragmentación política»

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer sus nuevas proyecciones sobre la economía española, que elevan medio punto, hasta el 2,4%, la previsión de crecimiento del PIB de España en 2024. Se trata de una intensa mejora, respecto a su anterior previsión de abril, que sitúa la nueva estimación por encima incluso de la del Gobierno (2%), tal como valoró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno, al menos de momento, mantiene su «prudente» cuadro macroeconómico – que incluye una previsión de crecimiento del 2% en 2024 y del 1,9% en 2025 – sobre el que construir el proyecto de Presupuestos para el año próximo, según confirmó Cuerpo. No obstante, el ministro admitió que en julio, cuando el Gobierno presente su informe de situación económica, existirá la posibilidad de corregir su propia proyección.

El informe sobre la economía española publicado ayer por el FMI, al amparo del llamado artículo IV del Fondo, mantiene en el 2,1% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 y adelanta una tasa del 1,8% para 2026. El Fondo Monetario confía en el impulso de la demanda interna y espera que el con-



Un trabajador en el centro logístico de Amazon en Zaragoza

La inflación bajará aún más en 2024 y 2025, acercándose al objetivo del 2% que fijó el BCE sumo privado se fortalezca a medida que la tasa de ahorro de los hogares se normalice gradualmente y los ingresos salariales reales sigan aumentando de manera sostenida. Además, se pronostica que tanto la inflación general como la subyacente disminuirán aún más a lo largo de 2024 y 2025, acercándose al objetivo del 2% del BCE antes de mediados de 2025. En particular, se anticipa que la inflación media bajará del 3,4% de 2023 al 2,9% en 2024, antes de ceder hasta el 2,3% en 2025 y el 1,9% en 2026.

#### Fortalezas y debilidades

El documento subraya la «notable resiliencia» mostrada por la economía española ante la incertidumbre global y las condiciones financieras más estrictas. «El mercado laboral ha mantenido su sólido desempeño, debido incluso a importantes flujos migratorios y a una creciente participación de la fuerza laboral», apunta el documento que, como puntos negativos, señala que «la inversión aún está por debajo de los niveles de finales de 2019», el bajo crecimiento de la productividad y la persistencia de la mayor tasa de paro de la zona euro.

De cara a 2024 y 2025, el FMI espera que la inversión se beneficiará
de una mejora en el acceso al crédito (por la rebaja de los tipos de interés y la flexibilización de las condiciones financieras) y de los nuevos
desembolsos de subvenciones a
cuenta de los fondos europeos Next
Generation EU. Además, igual que
anticipó en abril, el FMI vuelve a señalar «la fragmentación política interna» entre los principales riesgos
que penden sobre la economía española. ■

# Igualdad

# Los países de la UE con cuotas femeninas tienen más directivas

Las fórmulas legales para que haya más mujeres al frente de empresas dan resultado, pero éste se consigue a un ritmo lento

PAULA CLEMENTE Barcelona

La situación no es buena y, además, no mejora. Y se prevé tardar 40 años en alcanzar el objetivo de que el 40% de los cargos de máxima responsabilidad dentro de una empresa estén ocupados por mujeres. Pero las cuotas funcionan. Así lo manifestó ayer el Observatorio Mujer, Empresa y Economia (ODEE, siglas en catalán) de la Cámara de Comercio de Barcelona, que acaba de actualizar los datos del informe que elaboró sobre esta cuestión en 2021.

De acuerdo con esta fotografía, la proporción de mujeres arriba de todo de la cadena de mando apenas avanza algunas décimas respecto a la situación que se daba hace tres años. Así, si bien ellas son más de la mitad de las personas activas en el mercado laboral tras cursar estudios universitarios y el 40% de quienes se apuntan a un MBA (Máster en Administración de Empresas) – una tasa, por cierto, que en 2021 era varios puntos inferior, apenas ocupan un 23,5% de los cargos directivos, un 16,2% de los puestos de dirección general en concreto (nueve décimas más) y un 18,8% de las sillas en los consejos de administración (1,6 puntos de diferencia positiva).

El ODEE sostiene que los países que fijan la cuota femenina avanzan más en el objetivo. «Hay ocho países que tienen [cuotas por ley], y son los han avanzado mucho más deprisa en la consecución de la paridad que los países que no tienen ninguna cuota obligatoria o solo tienen recomendaciones», dicen sus autoras, refiriéndose a Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal, Grecia y los Países Bajos.

## **Financiación**

# CaixaBank pacta con la CEOE 40.000 millones para las empresas

EL PERIÓDICO Barcelona

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y el de la CEOE, Antonio Garamendi, han renovado su acuerdo de colaboración, con el objetivo de apoyar el crecimiento y la modernización de las empresas españolas. El pacto establece una línea de financiación de hasta 40.000 millones de euros (14% más que en 2023), destinada a proporcionar una respuesta eficaz a las necesidades de financiación de las empresas, ayudándolas a expandirse en mercados nacionales e intemacionales y a desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.

Ambas entidades han convenido dar prioridad a la financiación de proyectos que impliquen mejoras en el terreno de la sostenibilidad, conscientes de los retos en materia ambiental y energética que afronta la sociedad y «el importante papel que juega el sector empresarial». A través de esta entente se acuerda también promocionar la formación profesional dual, con el objetivo de incrementar el valor social de la empleabilidad, especialmente entre los jóvenes, y mejorar la competitividad y transformación del sistema económico y social.

#### Creadores de empleo

Goirigolzarri señaló ayer que «las empresas y los empresarios son un valor fundamental en nuestra sociedad porque con su iniciativa, visión y asunción de riesgos son capaces de cambiar las reglas del juego». «Son – añadió – los verdaderos crea – dores de puestos de trabajo y, por lo tanto, de riqueza y bienestar social, y contribuyen de manera decisiva a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Además, la iniciativa privada jugará un papel clave a la hora de enfrentarnos a retos tan importantes como la revolución digital o la transición climática».

Por su parte, Garamendi subrayó el valor de un acuerdo, que se reedita desde hace ya nueve años y que facilita que las empresas puedan acceder, de forma ágil, a la financiación necesaria para fortalecerse y crecer.

# Salud pública

La víctima era un hombre de 59 años que falleció en México a finales de abril por la enfermedad, aunque arrastraba graves problemas de salud. Se desconoce cómo tuvo contacto con el virus.

# La OMS reporta la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo

BEATRIZ PÉREZ Barcelona

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo, que se detectó en un laboratorio en México. La víctima, según la información oficial, fue un hombre de 59 años que falleció el pasado 24 de abril. Se desconoce por el momento la fuente de exposición al virus que ha sido reportado en aves de corral en México. Se trataba, al parecer, de un hombre con bastantes problemas de salud que finalmente murió a causa de esta gripe.

«Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel global, y la primera infección del virus A(H5) reportada en una persona en México», advirtió la OMS en su sitio web.

#### Diferente cepa

Como precisa la inmunóloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Matilde Cañelles, esta cepa del virus de la gripe A no está relacionada con la que está circulando en las vacas de EEUU. Este país está viviendo uno de los peores brotes de gripe A en granjas de vacas lecheras, pero en este caso se trata de la gripe aviar H5N1. «Tenemos miedo de que el virus que se está transmitiendo en las vacas de EEUU siga mutando y acabe causando síntomas peores en el ser humano», dice Cañelles. De momento, se han registrado al menos dos casos de este virus en humanos en EEUU. «El primer caso tuvo cojuntivitis, pero el segundo ya tenía síntomas respiratorios», advierte.

Por eso, aunque el caso de México «hay que separarlo» de los de EEUU, esta inmunóloga llama a vigilar las posibles mutaciones de este virus. «Siempre preocupa una muerte por gripe aviar porque suele haber pocas. Pero esta es una cepa [que provocó la muerte del hombre de 59 años] que circula entre las aves en México. Me



Una granja de pollos en Castilla-La Mancha.

#### Comunicado

#### Alerta pero no alarmismo

La OMS celebró ayer un seminario sobre gripe aviar donde los expertos pidieron estar alerta ante posibles nuevos casos tras la primera muerte por la variante H5N2, aunque subrayaron que el riesgo de contagio en humanos por ahora se mantiene bajo. «Las infecciones recientes en humanos indican que debemos fortalecer la vigilancia y hacer un seguimiento de la evolución de estos virus», señaló lan Brown, presidente de la red de expertos sobre gripe, recogió Efe.

preocuparía muchísimo más que fuera a causa de la cepa de EEUU», reconoce.

Cañelles cree que el mundo está asistiendo «en directo» al desarrollo de la que podría ser «la próxima pandemia». «Esta cepa de EEUU lleva muchos años de evolución en aves. Luego dio el salto a los mamíferos: leones marinos, gatos... Lo de las vacas es nuevo. Por eso preocupa. Porque está siguiendo una evolución que no habíamos visto hasta ahora», señala Cañelles, quien cree que EEUU debería testar «mucho más de lo que está testando», y es posible que se estén escapando «casos humanos asintomáticos».

La cepa de EEUU, la H5N1, también se ha visto en Europa, pero no en vacas. Es la cepa que causó brotes en las granjas de visones. ¿Por qué es tan importante que se dé en las vacas? «Preocupan las vacas y los cerdos. Las vacas tienen en sus ubres un receptor del virus de la gripe aviar que es el mismo que tienen los huma-

nos. Existe el peligro de que el virus se recombine y ataque a los humanos», apunta esta investigadora del CSIC.

Para el epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), cree que hay que investigar bien los diferentes casos de gripe que haya, para saber si está habiendo o no brotes de gripe aviar. «Un muerto es siempre preocupante. Hasta ahora nos preocupaba la gripe aviar H5N1 porque hubo varios casos en humanos en EEUU. Este [el caso de México] es un poco diferente. Hay que ver ahora si en esta región hay más casos de gripe», dice Caylà, que llama a fomentar la colaboración entre veterinarios y médicos.

Como su colega Cañelles, advierte de las posibles «recombinaciones» del virus en animales como las vacas y el cerdo. «Si esto ocurre se puede generar un nuevo virus, y si este virus va mutando y es muy transmisible podemos tener una pandemia», concluye. ■

### En Barcelona

Prisión para un sospechoso de matar a su mujer tirándola por el balcón

GERMÁN GONZÁLEZ Barcelona

Europa Press

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Barcelona, en funciones de guardia, ordenó anteayer por la noche prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre detenido por los Mossos d'Esquadra el pasado lunes por presuntamente empujar a N., su pareja en el balcón. La víctima cayó de un cuarto piso y murió en el acto. El sospechoso está acusado de los posibles delitos de homicidio, dos delitos de lesiones en el ámbito de violencia sobre la mujer y un delito de violencia habitual.

En un principio los investigadores consideraban que se podría tratar de un caso de suicidio, ya que no encontraron indicios criminales. Sin embargo, el análisis de varias pruebas encontradas en el balcón de la vivienda de la pareja, así como la autopsia de la víctima, señalan a un posible homicidio y que el sospechoso sería el presunto responsable.

Varios testigos apuntaron a que los maltratos eran habituales en la pareja, ya que se escuchaban gritos y discusiones. Por eso, el juzgado imputa al acusado este delito de violencia doméstica habitual. El sospechoso fue detenido después de salir medio desnudo tras la muerte de su pareja y los agentes lo encontraron en el domicilio de su primo.

En su auto, el juzgado remarca que la pareja hacía año y medio que estaban juntos y que la víctima había explicado a alguna víctima que el sospechoso era muy «celoso». Además, indican que en varias ocasiones tanto los Mossos como la Guardia Urbana vieron a la mujer con heridas y moratones, pero ella no quiso nunca denunciar. «Por tanto, ante los signos de violencia previa que presentaba el cuerpo de N. y los indicios racionales relativos a que padecía una situación de violencia habitual y que estaban discutiendo y por tanto el investigado estaba en la terraza», el juzgado ordena prisión provisional para el sospechoso.

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024 Sociedad 33

### Sucesos

Un 'pen drive' extraviado lleva a la detención de cuatro pedófilos

NOMBRE APELLIDO Data

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Madrid, Algeciras, Las Palmas de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote por tenencia y difusión de contenido pornográfico infantil después de que un ciudadano encontrara un pen drive extraviado y con contenido material audiovisual de este tipo.

La investigación se inició en Madrid después de que una persona se encontrara unas llaves junto a un pen drive y para intentar identificar al propietario de las llaves optó por comprobar el contenido del dispositivo descubriendo entonces una carpeta que almacenaba varios archivos de pornografía infantil, motivo por el que hizo entrega del mismo a la Policía Nacional, según informó el cuerpo policial en nota de prensa.

Posteriormente, tras solicitar los agentes una autorización judicial y fruto del visionado del contenido del pen drive, los investigadores acreditaron la existencia de numerosos archivos de pornografía infantil, pudiendo entonces identificar al propietario del mismo y realizar una entrada y registro en el domicilio del presunto autor de estos hechos, donde se intervino un disco duro y otro pen drive que almacenaba abundante material audiovisual de explotación sexual de menores, por lo que se procedió al arresto de esta persona.

Asimismo gracias al ciberpatrullaje que realizan los agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, lograron identificar a cuatro personas que, a través de diferentes programas diseñados para compartir archivos, estarían difundiendo gran cantidad de estos archivos de contenido pedófilo.

# Exploración espacial

La compañía de Elon Musk consigue en su cuarto intento que el cohete más potente de la historia culmine su misión

# El **Starship** de SpaceX logra su primer vuelo espacial completo

VALENTINA RAFFIO Barcelona

Un estreno explosivo, un vuelo en llamas, un viaje casi perfecto y, por fin, un éxito rotundo. Ha necesitado cuatro intentos pero finalmente lo ha logrado. Starship, el cohete más potente de la historia y la gran promesa para las futuras misiones a la Luna y a Marte, logró ayer completar un vuelo perfecto. El vehículo despegó con éxito desde la base espacial Starbase, situada en el sur de Texas, y completó paso por paso toda su complicada coreografía espacial. Las dos etapas del cohete alzaron el vuelo con éxito, se separaron correctamente, el propulsor Super Heavy amerizó en el Golfo de México y el corazón de Starship alcanzó el espacio y aterrizó en el océano Índico. Se trata de la primera vez que se logra algo así.

El cuarto vuelo del Starship fue casi impecable, excepto por un fallo en las cámaras externas de la aeronave que impidió la retransmisión en vivo de buena parte del recorrido espacial. Aun así, los datos recopilados por la sala de control confirman que la nave consiguió completar su viaje según lo indicado y logró hitos como, por ejemplo, llegar al espacio, elevarse a más de 145 kilómetros de la superficie terrestre y volver a la Tierra. Es la primera vez que este gigantesco cohete consigue sobrevivir a la infernal reentrada en la atmósfera terrestre. Eso sí, no se logró ni que el vehículo volviera de una sola pieza ni que aterrizara sano y salvo sobre una plataforma situada en medio del mar. Aun así, su vuelo se considera un éxito.

Según argumentan desde SpaceX, el éxito de Starship acerca el sueño de «una vida multiplanetaria». Es decir, que los humanos podamos viajar, y por qué no hasta vivir, en lugares tan lejanos como la Luna o Marte. Este cohete, de hecho, fue seleccionado por NASA pa-

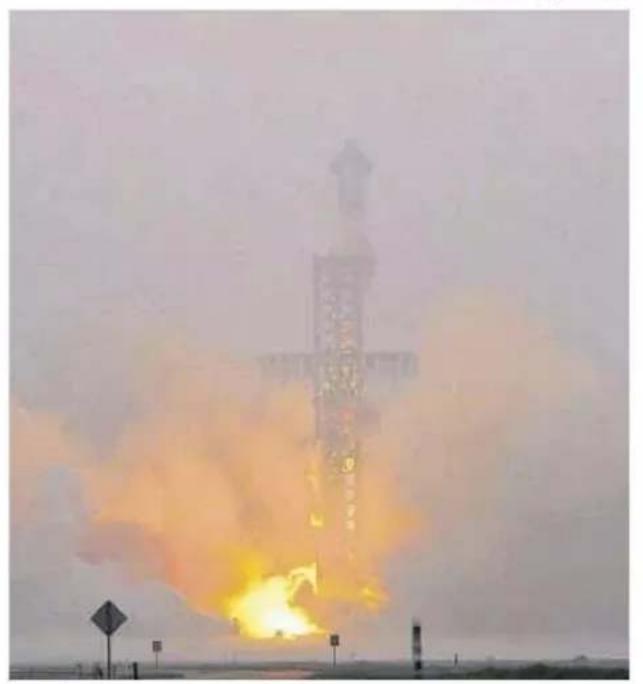

Starship, despegando de la plataforma, ayer.

ra protagonizar el alunizaje de las futuras misiones tripuladas del programa Artemis. En 2026, Starship será la aeronave que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna. También aspira, en un futuro algo más lejano, a llevar tripulaciones de hasta 100 personas al planeta rojo y, tal y como ha argumentado Musk, fundador de la compañía, a sentar las bases de la primera colonia humana extraterrestre.

El cohete Starship es considerado una verdadera maravilla tecnológica. Se trata de un gigante de más de 120 metros de altura, cerca de diez metros de diámetro, un peso aproximado de 5.000 toneladas y que cuenta con la capacidad de transportar 150 toneladas de carga útil entre la que se pueden incluir todo tipo de satélites y misiones espaciales. A diferencia de sus antecesores, como los utilizados en el programa Apolo, este vehículo ha sido concebido para ser completamente reutilizable. Por ahora, en los cuatro vuelos realizados hasta la fecha, se ha logrado demostrar la viabilidad del vehículo pero aún no se ha podido reutilizar su estructura.

El éxito de la prueba de ayer no supone, paradójicamente, el punto y final del desarrollo de este cohete. Starship ha logrado su primer vuelo completo, pero el vehículo aún no reúne las condiciones para transportar ni costosas y frágiles misiones científicas ni mucho menos tripulación humana. Así que antes de que este gigantesco cohete se utilice para su cometido, todo apunta a que tendremos al menos unas pruebas técnicas más sin tripulación y sin carga útil. El objetivo final de Starship no solo es alcanzar las estrellas sino volver sano y salvo a la Tierra y conseguir un suave aterrizaje vertical.■

## Veterinaria

Detenido un trabajador de limpieza de la Complutense por violar una cabra

EUROPA PRESS Madrid

Associated Press / La Presse

La Policía Nacional ha detenido a un empleado de limpieza por violar una cabra en el Hospital Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid, informó a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de mayo en este hospital situado en la avenida Puerta de Hierro. Una estudiante había visto cómo un trabajador de la limpieza realizaba posturas raras con una cabra hospitalizada, empotrándola contra una pared, por lo que avisó de lo observado a los responsables del centro.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una agresión sexual al animal, la directora del Hospital Veterinario denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Fuencarral. Posteriormente, al animal se le realizó una citología vaginal, con la que se observaron en su aparato reproductor «estructuras compatibles con espermatozoides».

Estos restos biológicos fueron cotejados con el ADN del empleado, resultado compatibles. Por ello, agentes de la comisaría de Moncloa detuvieron a esta persona el día 28 acusado de un delito de maltrato animal.

Se trata de un ciudadano español de 43 años que sufre una pequeña discapacidad y que ya ha sido aportado provisionalmente de su puesto de trabajo, según publicó el diario El Mundo, que adelantó la información. El rotativo revelaba también que el animal se llama Clara y que había ingresado en el hospital veterinario por una dolencia en las articulaciones.

Camino de las Torres, 73 Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)



## LA QUINTA EDICIÓN DEL BOSQUE SONORO ECHA A ANDAR EN MOZOTA

## **LUZ CASAL**

**Cantante.** La artista gallega desembarca en El Bosque Sonoro apenas un año después del concierto que ofreció en la pasada edición de Pirineos Sur. Lo hace con la segunda tanda de la gira de presentación de su ultimo disco, 'Las ventanas de mi alma', su álbum

«más personal y autobiográfico». La cantante interpretará esta noche en Mozota algunos de estos temas más recientes, pero sin olvidar las canciones más emblemáticas que la han acompañado durante sus más de 40 años de carrera.

# «Si nadie me quisiera escuchar yo seguiría haciendo música; es mi pasión»

RUBÉN LÓPEZ Zaragoza

#### — ¿Cómo afronta esta segunda tanda de la gira tras los 55 conciertos que ofreció el año pasado?

— Pensando en esos seguidores que repiten y también por mi propia salud mental, intentamos siempre darle una vuelta de tuerca al espectáculo y modificar algo el repertorio. Por ejemplo, hemos incluido canciones que llevábamos años sin tocar.

#### Ha asegurado que este es uno de sus discos más personales.

— Bueno, yo siempre le doy muchas vueltas a las cosas. Pero en este disco, al haber trabajado plenamente como compositora, hay un reflejo más íntimo que en otros álbumes en los que he colaborado con más músicos. Todos los pensamientos y sentimientos que están en este disco tienen mucho que ver con mi yo más profundo.

#### — ¿Que el disco se compusiera durante la pandemia influyó a la hora de crear las canciones?

— No sé. A mí la pandemia lo que me permitió fue escribir y trabajar más. Puede hacer más composiciones y más letras.

#### — También tuvo tiempo para impulsar esa iniciativa solidaria en la que habló por teléfono con unas 2.000 personas.

— Sí, fue una gran experiencia y me llevé una lección de vida con cada conversación. En lugar de lanzar videos cantando, decidí hacer esas llamadas porque me parecía que la situación era lo bastante grave como para que fuera suficiente el mero entretenimiento que puede darte una canción. Pensé que lo que podía ofrecer como cantante era bastante menos interesante que lo que podía aportar como persona y oyente. De todo eso podría haber salido un álbum muy intenso y con

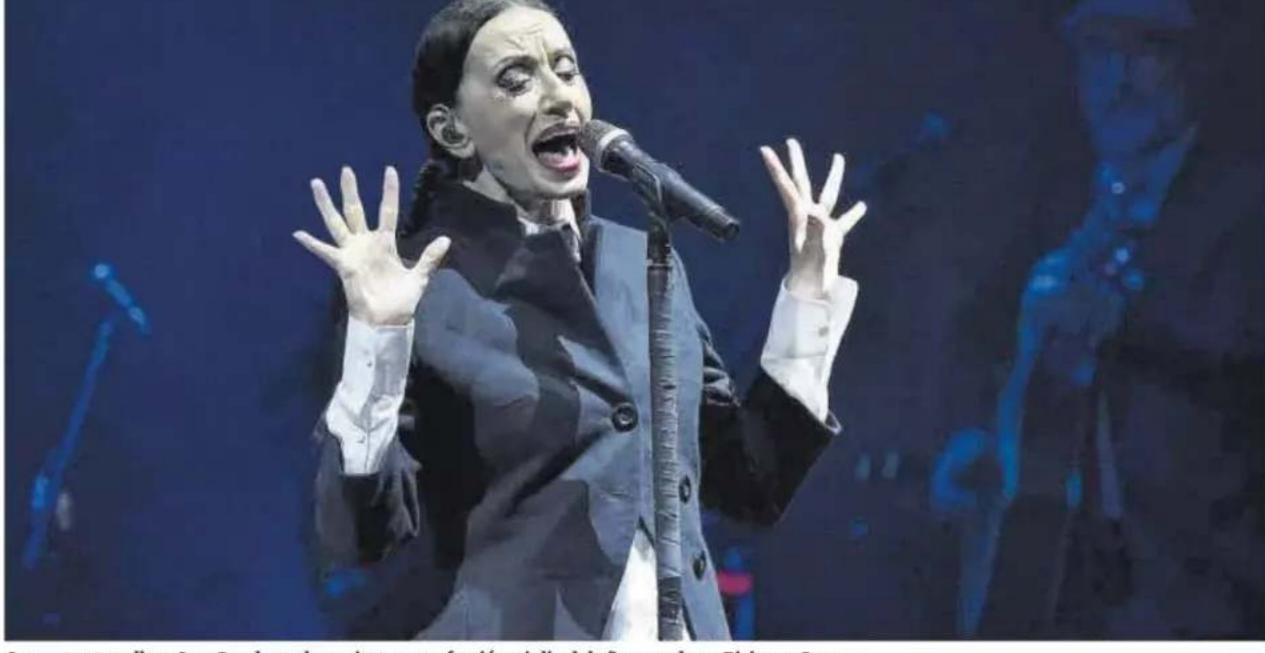

La cantante gallega Luz Casal, en el concierto que ofreció en julio del año pasado en Pirineos Sur.

ciertas dosis dramáticas. Pero yo siempre he sabido ver el vaso medio lleno. Por eso los temas de este disco no son tristes. Sí, fue un periodo duro el de la pandemia, pero estas canciones no tienen un reflejo dramático de lo que vivimos. Apuestan más por la solidaridad, la esperanza y la superación como puede comprobarse en temas como Hola, qué tal o Dame tu mano.

#### — El título es toda una declaración de intenciones. ¿Se ha abierto más que nunca en este disco?

— En la música soy muy impúdica, al contrario que en mi vida cotidiana. Me ocurre lo mismo con la timidez. Mi objetivo siempre es compartir aquello que me motiva o me preocupa, y lo hago de la manera más sincera, abierta y entregada que puedo. Nunca me guardo nada para una próxima canción.

#### - ¿Y cómo vive esa aparente con-

# tradicción? ¿Ponerse el traje de cantante ya es suficiente para romper esa timidez?

— Bueno, esa es una incongruencia que compartimos muchos artistas. Pero es como una transformación que surge de lo más profundo de tu ser. Poner el pie en un escenario es como una terapia se podría decir... Eso, unido a la excitación que conlleva cualquier actuación en directo, hace que te transformes de alguna manera en otra persona.

#### — Lleva más de 40 años de trayectoria. ¿Hay algún secreto para aguantar tanto en la brecha?

— El esfuerzo es crucial y hay que aprender mucho de los que vinieron antes y también de los jóvenes. Pero la clave es sentir una pasión desmedida por la música. Es mi profesión, pero también mi adoración y mi vocación. Si no hubiera nadie que me quisiera escuchar yo seguiría haciendo música. Cuando me pongo a escribir, ni me planteo si eso va a ser una canción, lo escribo porque necesito verlo reflejado.

#### — ¿Por eso empezó a hacer sus propias composiciones?

— Sí, fue una vocación muy temprana que no me ha abandonado, una especie de pálpito que sientes. Primero surgió esa necesidad de expresarlo y luego de compartirlo con los demás a través de las canciones, que son mi vehículo de comunicación. Después, por supuesto, el reto es que todo eso llegue a la gente, aunque no siempre ocurre.

#### — En ese sentido, ¿qué le diría a su yo de hace 40 años? ¿Le daría algún consejo?

 No creo, no me ha ido mal como para tener que echar la vista atrás y decirle cuatro cosas a la cara (ríe).

# No solo ha triunfado en España. Francia también se ha rendido a su

#### talento y, de hecho, el año pasado recibió la máxima distinción artística que concede el país vecino.

Javier Blasco / Efe

— Solo puedo estar agradecida al público francés. Ahora acabo de grabar en el Palacio de Versalles, en directo y con una orquesta sinfónica, un programa de televisión que se emitirá allí en Navidad y en el que participan varios artistas.

#### — ¿En algún momento de sus inicios tuvo la sensación de luchar en un mundo de hombres?

— Bueno, era el ambiente y lo que había en esa época. Una ya sabía que debía protegerse de diferentes personas y situaciones y luego ser muy cabezona si tenías claro que querías apostar por la música.

#### — ¿Quiere seguir apostando por ella? ¿Se ve muchos más años sobre los escenarios?

 No tengoni idea. Lo que sé es que cuando ya no tenga ganas no me

#### Fin de semana

### El cartel del festival

El pistoletazo de salida de la quinta edición del festival El Bosque Sonoro se dará este viernes con la actuación del grupo madrileño Tulsa a las nueve de la noche. Una hora y cuarto después le tocará el turno a Luz Casal (22.15), mientras que el asturiano Rodrigo Cuevas comenzará su concierto a las 00.15 horas. Mañana pasarán por el escenario de la localidad zaragozana de Mozota El Kanka y Depedro. Y el fin de semana terminará con el colofón final: Amaral dará en Mozota su único concierto en Aragón este 2024, y lo hará ante un público reducido de 2.000 personas en un concierto intimo para el recuerdo.

Esta quinta edición será la última oportunidad de disfrutar de El Bosque Sonoro en Mozota, ya que el festival se va a redimensionar trasladando el proyecto cultural a otras ubicaciones en las que se está trabajando. Así, todo parece indicar que los conciertos grandes llegarán a su fin, al menos de momento.

subiré. Es una exigencia física y emocional enorme, pero nunca me he planteado mucho el futuro. Vivo mucho al día y no tengo tendencia de mirar atrás salvo para tomar impulso. Eso sí, tengo muy claro que dejar los conciertos no significará dejar la música. Yo seguiré componiendo y escribiendo, descubriéndome a través de la música. La verdad es que no me interesa saber qué será de mí en un futuro.

#### — ¿Divisa ya un próximo disco o aún queda mucho para eso?

— No creo. Me ha costado mucho esfuerzo y casi cinco años hacer Las ventanas de mi alma. De vez en cuando grabo cosas, pero no me veo con un álbum nuevo de aquí a uno o dos años. Lo que no descarto es hacer revisiones de canciones que me han interesado a lo largo de mi vida, pero aún no lo sé seguro.

# Hasta el domingo

Tras un primer fin de semana muy bueno en ventas y visitas, la cita anual con la literatura salva el valle de entre semana en el parque Grande y ya espera unos últimos días buenos.

# La Feria del libro encara la recta final con «muy buenas sensaciones»

DANIEL MONSERRAT Zaragoza

Las seis y media de la tarde de un día como el de ayer, con el sol a pleno pulmón sobre las casetas de la Feria del libro de Zaragoza en el Parque Grande, no parece a priori la mejor opción para pasar la tarde de un jueves. Sin embargo, dentro de la tranquilidad lógica de un día entre semana, había actividad en las casetas. Atareados, por poner solo unos pocos ejemplos, estaban Paco Paricio y Pilar Amorós (en la caseta de Jekyll & Jill); Rosa Belmonte y Emilia Landaluce (en El Corte Inglés), Laura Latorre y Sergio Royo (en la Fnac), Roberto Malo (en El armadillo ilustrado), Xcar Malavida y Luis Orús (en Malavida), Daniel Viñuales (en GP Ediciones),... ninguno tenía largas firmas (ya las habrá el fin de semana), pero iban atrayendo el reclamo de algunos de los lectores.

«No es el fin de semana, que fue muy pero que muy bien, pero para ser entre semana no está yendo mal», afirmaba Xcar Malavida. Y es que, si bien es cierto que había alguna disparidad en cuanto a cómo estaban yendo las ventas en los días laborables, sí había un acuerdo unánime en cuanto al primer fin de semana: «Se vendió mucho», decía Daniel Viñuales, algo que refrendaba también Víctor Gomollón, de Jekyl & Jill («hubo mucha gente»), pero también Víctor Romano, de El armadillo ilustrado, o Javier Lahoz de la librería París. Una vez más, el más contundente en todo caso era Xcar Malavida: «Vamos camino de que nos vaya mejor que el año pasado y ya fue excelente, el mejor que habíamos tenido». De hecho, mientras decía eso pensaba en que tenía que reponer ejemplares de varias de sus obras porque se había quedado corto.

Una de las grandes apuestas de este año de la Feria del libro ha sido abrir por las mañana también el jueves y el viernes. El principal motivo de esta apertura es recibir a escolares que realizan visitas guiadas para conocer más de cerca el mundo del libro. La visita termina con un cuentacuentos en la carpa.



La Feria del libro de Zaragoza en su jornada vespertina de ayer.

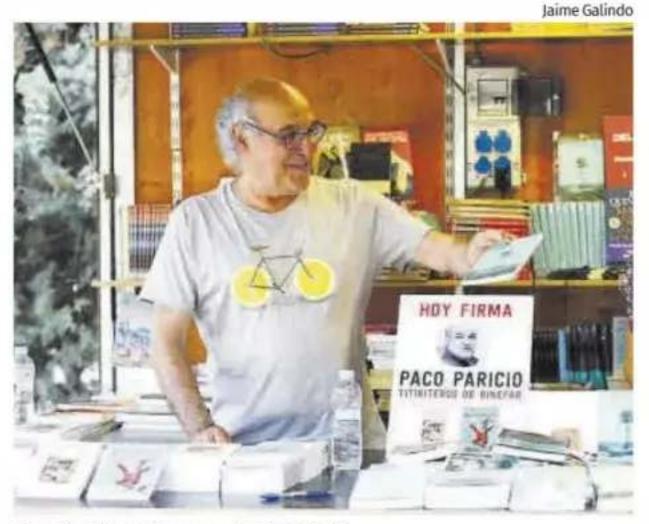

Paco Paricio en la caseta de Jekyll & Jill.

«Vamos camino de que nos vaya mejor que el año pasado y ya fue excelente» Y es que este año, cobra mayor protagonismo el público familiar, porque entre los objetivos de la feria destaca atraer nuevos públicos y fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas. Este esfuerzo subraya el compromiso de la feria con la promoción de la lec-

tura entre los más jóvenes, asegurando un futuro prometedor para el sector del libro.

La primera jornada de visitas celebrada ayer dejó «un buen sabor de boca» entre algunos de los estands porque sirvió para que «relacionaran la cultura con una actividad divertida».

A partir de hoy, la Feria del libro entra en su recta final con un pensamiento en común, «hay buenas sensaciones». Solo esperan «que no llueva porque entonces todo cambiará», explican.

Hoy por la tarde, la carpa acogerá el cuentacuentos Tormenta de
emociones, con Mariela Cisneros e
Isra Górnez. A las 19.00 horas, habrá un conversatorio con David
Uclés y Antón Castro, a propósito
de La Península de las casas vacías. Y
a las 20.15 horas, también en la
carpa, habrá un taller de caligrafía:
Caligrafía & Brush Lettering, a cargo
de Ricardo Vicente. Además, en el
Kiosco de las Letras, a las 18.00 horas tendrá lugar la entrega de premios escape book La Hermandad
de las Palabras.

■

36 | Cultura Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

Fotos: Jaime Galindo

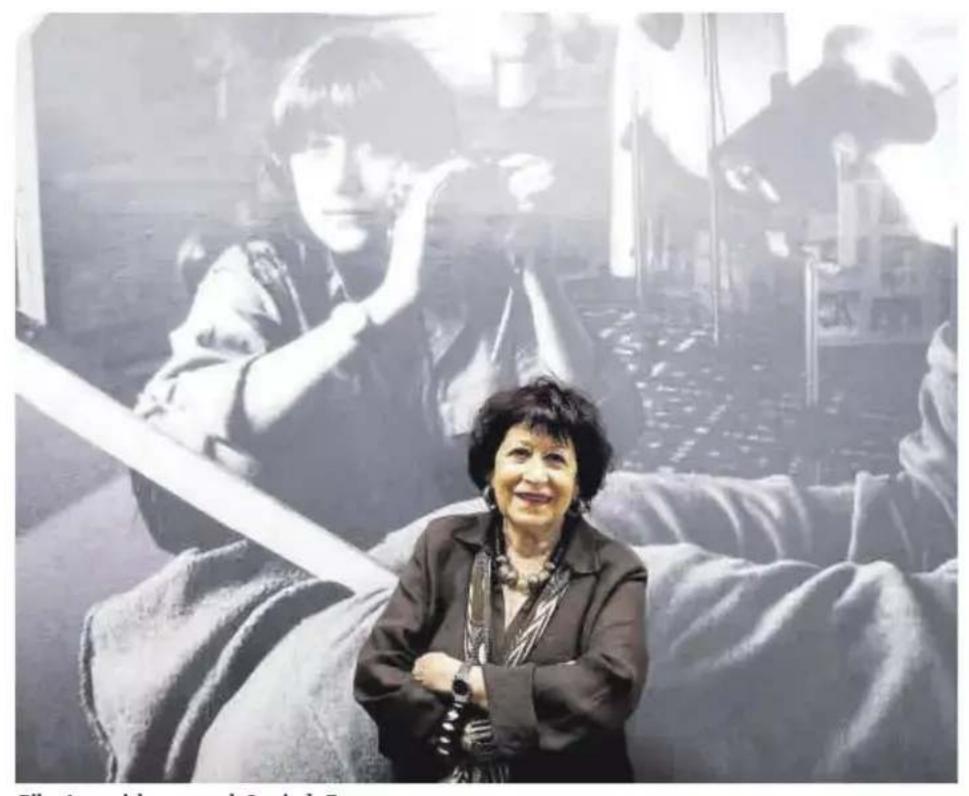

Pilar Aymerich, ayer, en la Lonja de Zaragoza.



Pilar Aymerich y Sara Fernández, en la inauguración de la exposición.



Es la primera gran retrospectiva de la fotógrafa.

## Hasta el 8 de septiembre en Zaragoza

'Memoria vivida' es la primera gran retrospectiva de la Premio Nacional de Fotografía. Tras brillar en Madrid, llega ahora a la capital aragonesa en el marco del festival PhotoEspaña.

# El fotoperiodismo social y feminista de **Pilar Aymerich** aterriza en la Lonja

RUBÉN LÓPEZ Zaragoza

La Lonja de Zaragoza recorrerá hasta el próximo 8 de septiembre la trayectoria de Pilar Aymerich, Premio Nacional de Fotografía 2021 y una de las grandes pioneras del fotoperiodismo femenino en España. La exposición Memoria vivida, organizada en el marco del festival PhotoEspaña, es la primera gran retrospectiva de la barcelonesa y llega a la capital aragonesa tras brillar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Compuesta por 154 instantáneas, un cortometraje y un documental sobre su trayectoria, la muestra refuerza el carácter narrativo de sus fotografías, que han sido testigo de múltiples manifestaciones, huelgas y movimientos sociales acontecidos durante la transición.

«Yo me hice fotógrafa para explicar historias en imágenes. De hecho, si una foto no explica nada es mejor no hacerla», reconoció la



La Lonja es la sede de la muestra.

La muestra reúne 154 instantáneas que refuerzan el carácter narrativo de su obra propia Aymerich en la presentación celebrada ayer en la Lonja. Así, Memoria vivida constata el compromiso social de la fotógrafa catalana y reúne instantáneas de manifestaciones celebradas en Barcelona a favor del aborto, por la despenalización del adulterio o de presas en la cárcel de La Trinitat.

La exposición también incluye algunas de sus fotos más representativas; las que captó en las Jornades Catalanes de la Dona, organizadas por una asociación feminista de la que Aymerich era miembro, y que supusieron un impulso al movimiento feminista de la época. «Yo estaba dentro de esos colectivos y puede ejercer de cronista de esos acontecimientos. Recuerdo que iba muy bien vestida a las manifestaciones para camuflarme y cuando la policía cargaba me ponía a un lado, sacaba mi polvera de maquillaje y así nadie pensaba que yo podía ser una fotógrafa», explicó la barcelonesa.

Tal y como indicó la comisaria de la exposición, Neus Miró, todas esas instantáneas de carácter social han hecho que Aymerich «sea conocida sobre todo como la fotógrafa de la transición desde Barcelona». Pero Memoria vivida quiso ir más allá y amplió el foco tantos a sus inicios como a su obra más reciente. Así, la muestra incluye

imágenes de su primer viaje iniciático a Londres, cuando tan solo tenía 19 años (hay un retrato de la propia Aymerich fechado en 1966), así como las instantáneas que realizó en sus inicios sobre la escena teatral barcelonesa. No en vano, la fotógrafa estudió en un principio dirección teatral.

Esa formación, según apuntó Miró, también ha determinado en buena parte su fotografía, que siempre ha tenido muy en cuenta la puesta en escena. «La manera de encuadrar es clave. Al final, la cámara que usas no importa tanto porque la foto la tienes que tener en la cabeza», subrayó Aymerich en la presentación. En esta línea, en el audiovisual que se exhibe en la muestra, la barcelonesa reconoce que en muchos momentos «mis fotos son teatrales porque además del personaje me importa mucho el entorno».

### Los horarios de la exposición

Aymerich, que ha trabajado para las revistas Destino o El viejo topo y para diarios como El País, recogió su Premio Nacional de Fotografía en Zaragoza en 2021. «Mi padre me llamaba siempre 'Pilarica'; ahora, tras 50 años, todo se funde en la Lonja, así que me parece muy oportuno», señaló con humor la barcelonesa. La exposición, compuesta sobre todo por instantáneas en blanco y negro salvo la serie que realizó en 1982 en Cuba o una más reciente sobre retratos a mujeres, se podrá visitar de martes a sábado de 10.00 a 14.00 v de 17.00 a 21.00 horas. Como ocurre siempre en la Lonja, el acceso será gratuito.■

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

#### LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

'Los vigilantes', 'Ex maridos' y 'Paradise is burning' son las otras tres producciones que aterrizan hoy en las salas de cine aragonesas.

## **La última sesión de Freud',** 'Bad boys' y 'Hit man', lideran la cartelera

EUROPA PRESS Madrid

La última sesión de Freud, un cara a cara entre Anthony Hopkins y Matthew Goode, llega a los cines, donde compartirá cartelera con la cinta de acción Bad Boys: Ride or Die protagonizada por William Smith y Martin Lawrence. La comedia Ex maridos y Hit man serán otras opciones para este fin de semana.

William Smith y Martin Lawrence vuelven interpretando en Bad Boys: Ride or Die a los policías más famosos del mundo que regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado.

Anthony Hopkins interpretará, bajo la dirección de Matt Brown, al padre del psicoanálisis en La última sesión de Freud, donde el veterano actor recibirá la réplica de Matthew Goode como el escritor C. S. Lewis.

Escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan y basada en la novela de A.M. Shine, Los vigilantes narra la historia de Mina, una artista de 28 años que se queda atrapada en un extenso bosque virgen del oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, queda atrapada sin saberlo junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

En Hit man, Gary Johnson (Glen Powell) es el tipo más buscado de Nueva Orleans. Un misterioso asesino a sueldo que trabaja como infiltrado para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada (Adria Arjona) que intenta huir de un marido maltratador, acaba convirtién-

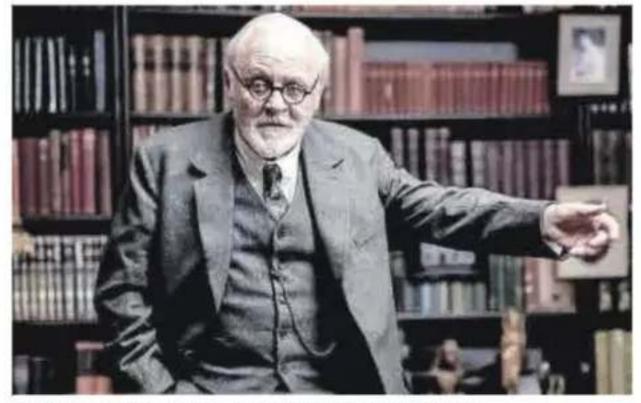

'La última sesión de Freud' llega hoy a las salas de cine.

dose en uno de sus falsos personajes y coqueteará con transformarse en un verdadero criminal.

Tras pasar por el Festival de San Sebastián llega Exmaridos, la película dirigida por Noah Pritzker llena de situaciones propicias para el drama pero volteadas hacia la comedia con diálogos cínicos y sinceros. Una comedia dramática sobre la masculinidad, las complejas relaciones entre tres generaciones de hombres de una misma familia y la búsqueda de su lugar en estos nuevos tiempos.

La oferta en los cines aragoneses se completa esta semana con el estreno de la multipremiada ópera prima de la directora sueca Mika Gustafson, Paradise is burning.

## Previsible intento de reinserción

'Bad boys. Ride or die'

Adil El Arbi y Bilall Fallah



onsiderando tanto el éxito comercial de Bad boys for life (2020) como la urgencia con la que Will Smith necesita reinsertarse en Hollywood, estaba cantado que el actor se reuniría una vez más con Martin Lawrence para seguir ordeñando una saga que en su día dimos por muerta demasiado pronto. Y eso no es lo único previsible de Ride or die. Como también era de esperar, su metraje incluye escenas con helicópteros, explosiones, persecuciones y tiroteos diseñadas en pos del máximo frenesí, a ratos imponentes y a menudo confusas, a las que, en general, hay que reconocer el derroche de energía; asimismo, su peripecia argumental carece por completo de sentido y dificulta la tarea de interesarse más que levemente en lo que sucede. Y no pasa nada, pues lo único esencial en todas ellas es la química entre Smith y Lawrence. De hecho, los mejores momentos de Ride or die son aquellos en los que la película exhibe humor autoconsciente a costa tanto de la obsolescencia de sus protagonistas como, por consiguiente, de su propia existencia. Lástima que no sean suficientes y que no suenen sinceros. NANDO SALVÀ

## Un sicario infiltrado

'Hit man. Asesino por...'

Richard Linklater

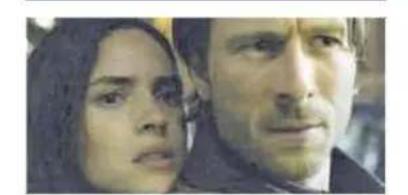

it man es un concepto: abundan los videojuegos y los filmes sobre sicarios expeditivos, asesinos con contrato para deshacerse de personas molestas para quienes compran sus servicios. El Hit man que ahora presenta Richard Linklater es bien distinto, un tipo a ras de tierra, con toques cómicos y en el fondo muy realista aunque la trama se permita algunas licencias imposibles. La película es un atrevido y conseguido cruce de thriller, comedia romántica, comedia negra y reflexión sobre la verdadera identidad, todo cosido con la ironía habitual del cineasta. El protagonista es al principio un soso profesor universitario de Psicología y Filosofía; los alumnos dormitan en sus clases, aunque luego es bien distinto. A ratos libres realiza trabajos encubiertos para la policía de Nueva Orleans. Vive en una zona de la ciudad con nombre musical histórico, Allen Toussaint Boulevard. Este neorrealista hit man da clases sobre la construcción del yo y aboga por no tener conceptos absolutos a nivel moral. El filme es un brillante juego de espejos que se ríe absolutamente de todas las convenciones. QUIM CASAS

#### Sobrevivir sin una estrategia

'Paradise is burning'

Mika Gustafson

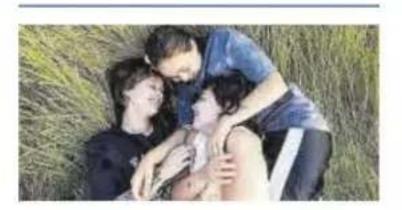

n una de las primeras secuencias, una hermana le dice a otra: «¿Cómo empiezas una pelea sin tener una estrategia?». La respuesta de la que se ha peleado es quitarse las bragas y limpiarse con ellas la sangre que le mana de la nariz. Es uno de los muchos momentos descriptivos e inmediatos de un filme que funciona a partir de una leve línea argumental y la sucesión de esos instantes significantes, narrado con altibajos pero buscando captar la espontaneidad de cada una de esas situaciones, sean más turbadoras o alegres. Las protagonistas son tres hermanas de 7, 12 y 15 años que viven la mayor parte del tiempo solas debido a los largos abandonos de su madre. Son supervivientes. Han aprendido a serlo. Cada una va a la suya, pero la mayor, la que reclamaba una estrategia en la pelea, siempre acaba cuidando de las otras e intentando solucionar los escollos que se les presentan en el camino. Con las interpretaciones de las tres tiene bastante ganado el director del filme. La cámara se entrega a ellas del mismo modo que las tres, especialmente la mayor, se fían de esa cámara que las escruta con viveza y delicadeza al mismo tiempo. Q. C.

## Comedia de otro tiempo

'Ex maridos'

Noah Pritzker



egundo largo de Noah Pritzker (Quitters), Exmaridos tiene algo de cine independiente americano de otra época. Es una comedia alejada de los temas del momento y nada obsesionada con la coyuntura. Y es en esa huida de tendencias temáticas y estéticas donde se hace fuerte y resulta insólita y atractiva. Griffin Dunne es un padre de familia que a sus 60 años tiene que hacer frente a varios reveses inesperados, entre ellos el abandono de su esposa (Rosanna Arquette) tras más de 30 años de matrimonio y el distanciamiento de sus dos hijos, ya adultos (Miles Heizer y James Norton). Con la idea del viaje/reencuentro como punto de partida, Ex maridos cuenta con tanta naturalidad como gracia y optimismo la crisis de esos personajes. Quizá su historia no sea original, pero hay cosas que convierten la película en una propuesta agradable y emocionante desde un lugar nada sensiblero: una escritura precisa de los personajes y de sus relaciones, y un evidente conocimiento de la comedia por parte del autor. Se nota en su forma de concebir situaciones y en el respeto que demuestra hacia distintas generaciones de actores de comedia. DESIRÉE DE FEZ

38 | Cultura Gastronomía Viemes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### Las propuestas

Hasta el domingo, 16, se celebra en diferentes zonas emblemáticas de la ciudad. Este año, como principal novedad, algunos bares ofrecen raciones, con precios entre 7 y 10 euros.

## Vuelve a Zaragoza la ya consolidada Ruta de la tapa mudéjar

G. A. Zaragoza

Quince establecimientos ofrecen en Zaragoza tapas inspiradas en el legado gastronómico de la cultura mudéjar, hasta el domingo, 16. Es la sexta edición de la Ruta de la Tapa Mudéjar, que extiende por establecimientos ubicados en zonas con atractivos mudéjares en sus alrededores: San Pablo, Magdalena, Don Jaime I, plaza del Pilar y Torreón La Zuda.

Este año, como novedad, algunos ofrecen raciones, con precios entre 7 y 10 euros; las tapas se mantienen entre 2,50 y 4. Y se servirán en unos soportes específicos para esta edición, elaborados por el artesano Néstor Roldán, por Cerámica Sediles; piezas que siguen un mismo patrón, pero son todas únicas y singulares.

Entre las tapas y raciones propuestas están, en San Pablo Casco Viejo, la Pollería de San Pablo, con su Al-Gachofa; y El Broquel, con Ensalada de ternasco con piñones y salsa de menta. En la Madalena, Alma Criolla, con Empanada Ára-



La ruta se presentó el pasado miércoles en la oficina de Turismo de la plaza del Pilar.

be Fatay; y Taberna Urbana, con Empanadilla de Tomate y Berenjena. En Don Jaime I iglesia de san Miguel, Dídola, con Berenjenas rellenas de ternasco al romero, con queso y confitura de higos; El Lince, con el Montado de arenque; Marpy, con Marpy Pita; La Republicana, con Tapa Pastela Mudéjar; Casa Buisán, con Berenjenas a la miel; Casa Juanico, con Torrija crocante; 3 Elementos, con Shawarma de ternasco; St. Michel, con Atún rojo salvaje confitado con cuscús; y Mondo San Miguel, con Las migas de Akim. Finalmente en la plaza del Pilar Torreón de la Zuda, Bar Lolita 2, con Rollito de Hojaldre; y Bar Central, con Qubbat mudéjar de pollo y pistacho.

Vuelven también las rutas tea-

tralizadas gratuitas, a cargo de Gozarte, independientes de las rutas de bares, organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se podrán disfrutar los sábados y domingos. Mañana y el próximo sábado, a las 20 horas, Tres Joyas del Mudéjar: el ábside de la Seo, la Parroquieta y la Torre de la Magdalena, con salida en la parroquieta de la Seo. ■

Bodegas Sommos

#### La novedad

La etiqueta se inspira en el macizo de Cotiella, igual que el edificio de la bodega incluida en la marca de la DOP Somontano.

### Sommos renueva la imagen de sus vinos más frescos

G. A. Zaragoza

La bodega Sommos ha renovado la imagen de sus vinos Chardonnay, Roble y Rosé, los más versátiles y frescos de la marca de la DOP Somontano, dando protagonismo al macizo de Cotiella, que inspiró la arquitectura del emblemático edificio de la bodega.

«Son tres vinos frescos, sabrosos y versátiles, ideales para disfrutar en los días estivales. Muy exuberantes en cuanto aromas, pero francos y agradables en el paladar», explica José Javier Echandi, enólogo de Sommos, que incide en la importancia de la tierra a la hora de conseguir unos vinos así: «El contraste térmico entre el día y la noche, la altitud de determinadas parcelas y la diversidad de suelos, nos dan la posibilidad de elaborar vinos en los que los aromas frutales cobran un gran protagonismo, con buena acidez y gran

frescura. En el caso de los tintos, entra también en juego el carácter innovador de la bodega, que permite elaborarlos respetando un tanino amable y jugoso».

El Chardonnay, blanco monovarietal elaborado a partir de la variedad de uva blanca más cultivada en la denominación, ofrece una paleta aromática intensa, con recuerdos de frutas tropicales y cítricas, que en boca se muestra largo y con gran postgusto. Por su parte, el Rosé, alía

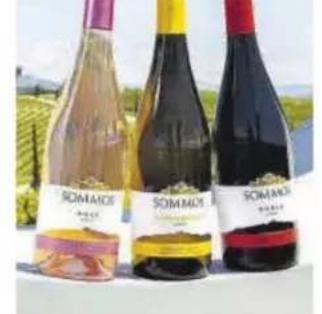

Las nuevas botellas.

merlot y cabemet sauvignon en forma de rosado pálido, con paso en boca refrescante, ligero y con buena acidez. Finalmente, el Roble, un ensamblaje con un paso de tres meses en barricas, resulta aromático, frutal y jugoso en boca, que permite disfrutarlo algo más frío de lo habitual. Pan con pan

IVA

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ URTASUN

Aunque todavía faltamucho camino, la calidad del pan que se consume en Zaragoza y parte de Aragón hamejorado notablemente en los últimos años. Mientras el consumo per cápita sigue disminuyendo, tahonas artesanas y también grandes cadenas apuestan por mejorar la calidad del que consumimos, cada uno en la medida de sus posibilidades.

Ciertamente, la cantidad de panes vulgares, por más que baratos, sigue siendo elevada, con las gasolineras como uno de sus principales puntos de venta. Una solución barata para llenar el estómago, bien alejada del placer de disfrutar de una crujiente corteza.

Los que somos aficionados al pan incluso con pan, comida de tontos, podemos encontrar ya una amplia variedad, desde los que presumen de masa madre hasta baguettes que no pueden negar su influencia francesa. Por cierto, allí el pan es cuestión de Estado y han legislado para que solamente puedan denominarse boulangerie (panadería) aquellos establecimientos que lo elaboran en sus instalaciones. ¿Cuándo aquí?

Sin embargo, y con bastantes excepciones, esta cultura del pan apenas está penetrando en la hostelería. Los restaurantes de cuidada cocina, los de vanguardia y también algunos bares de tapas cuidan el pan, sea el formato que sea, que ofrecen a sus clientes. Pero son minoría.

Cierto es que, a mejor pan, menor consumo de otros productos. Pero también existen soluciones imaginativas, como aquel restaurante oscense que cambio el orden del servicio, de forma que los panes inolvidables, sea escrito de paso llegaban a mitad de los pases, cuando el apetito ya estaba más controlado.

Pues comerse un pescado salvaje, cotizado a su precio, acompañado de un pan vulgar, es un atentado gastronómico. Y sepan que muchos restaurantes españoles de alta cocina sirven algunos de los panes más caros de la península. Que les llega congelado, pero perfectamente diseñado para el placer palatal. Pues lo sublimen no está reñido con la técnica. Mojen buen pan. el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

Publicidad | 39

#### VARIEDAD MONASTRELL

## Levante, tierra de vinos diferentes y de gran calidad

En esta selección, Casa Gourmet te descubre tres vinos exclusivos de Valencia, Murcia y Alicante que te permitirán entender y apreciar el sabor y los matices de esta uva reina

Para descubrir la variedad Monastrell, Casa Gourmet te ofrece una selección de tres zonas para poder apreciar sus diferencias. De Valencia, con viñas de 60 años, Julia de Bodegas De Moya. En Murcia de viñas viejas, Juan Gil Etiqueta Plata, referente mundial de la variedad. Y de la zona montañosa de Alicante, Sopla Levante, el proyecto de Pepe Rodríguez de Vera, Hilarión Pedauyé y Álvaro Ruiz. Una selección que puedes conseguir en Casa Gourmet por 54 euros.

#### Julia de Moya 2021

Julia es un monovarietal procedente de viñedos ubicados en la Vall d'Albaida, cultivados mediante viticultura sostenible. Tiene un año y medio de crianza en barrica de roble francés y combina estupendamente las notas frutales con las de su envejecimiento.

La filosofía de la Bodega De Moya es la de capturar la esencia del Mediterráneo, explorando los viñedos de Valencia para usar las variedades locales y combinar lo mejor de dos mundos: la historia de las viejas viñas con las técnicas más modernas de vinificación. Para este tinto seleccionaron una serie de viñedos donde esta uva tiene las mejores condiciones climatológicas para su perfecto desarrollo y madurez. Marida este vino con platos sabrosos e intensos.

#### Juan Gil Etiqueta Plata 2021

De intenso color rojo picota, este tinto potente proviene de un viñedo viejo de más de 50 años situado a 700 metros sobre el nivel del mar en la DO Jumilla. Tiene una excelente concentración aromática, textura aterciopelada, explosiva carga frutal y jugosidad.

Es una referencia que exhibe el carácter cautivador de la uva monastrell. Desde 2018, además, cuenta con el sello ecológico. Su crianza de 12 meses en roble francés le ha aportado complejidad y elegancia. Este vino está avalado por la crítica vinícola con 93 puntos Parker y 93 puntos también de la Guía Peñín de los vinos de España. Este vino es ideal con arroces, legumbres estofadas, setas, caza y aves, cazuelas, pescados y mariscos en salsa.

#### Sopla Levante 2022

Este vino es la apuesta de Pepe Rodriguez de Vera por la monastrell de montaña de Alicante, con un perfil fresco, debido a la altitud, pero con la madurez necesaria y un gran protagonismo de la fruta. Viene de una única parcela con viñas de más de 40 años y con 6 meses de crianza en roble americano.

tá avalado por la crítica vinícola con 93 Es el estilo de tinto reconociblepuntos Parker y 93 puntos también de mente mediterráneo, con capacidad la Guía Peñín de los vinos de España. para adaptarse a un amplio abanico

de recetas. Pepe Rodríguez de Vera tiene una forma única de entender el vino. Siempre busca viñedos singulares, con elaboraciones artesanas, haciendo pequeñas producciones e interviniendo lo justo para reflejar al máximo cada terroir en el que trabaja.

#### Casa Gourmet más que un club de vinos

En Casa Gourmet, los lectores y lectoras pueden comprar esta selección de 6 botellas de vinos o recibirla, sin costes de envío, tras darse de alta en el Club de Vinos. El alta al club es gratuita y los socios se benefician de todas



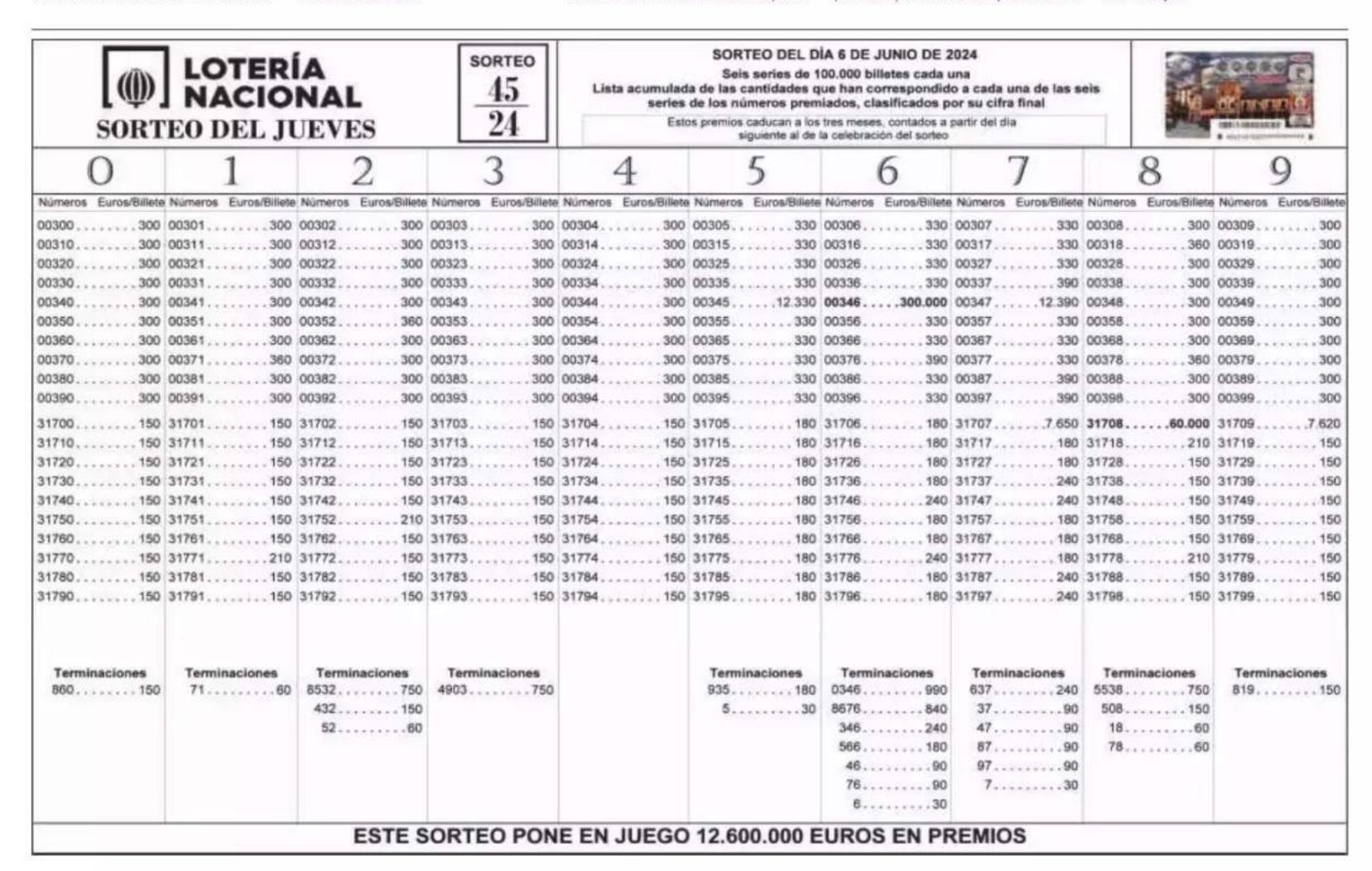

Viernes, 7 de junio de 2024

#### **REAL ZARAGOZA**



El nuevo director general zaragocista, Fernando López, durante una comparecencia como CEO del Atlético Ottawa

# Fernando López asume la dirección general zaragocista

La alargada sombra del Atlético de Madrid en el Real Zaragoza, muy presente en Real Z LLC, crece con la llegada del ejecutivo madrileño, CEO del Ottawa desde febrero de 2020 y hombre de confianza de Gil Marín

S. VALERO Zaragoza

Fernando López es el nuevo director general del Real Zaragoza, cargo que dejó vacante Raúl Sanllehí tras anunciar su marcha el pasado lunes. La SAD se ha movido con celeridad para ocupar un puesto estratégico que estaba vacante y López, nacido en Madrid (11-05-1986) y de 38 años, hasta ahora CEO del Atlético Ottawa, será el encargado de supervisar el funcionamiento del club, aunque con menos atribuciones que Sanllehí, que fue el responsable de pilotar el desembarco de Real Z LLC en mayo de 2022 y con unos fuertes vínculos con el Atlético de Madrid, algo que este nombramiento no hace sino reforzar.

El Zaragoza asegura que llega

«con el objetivo de liderar y gestionar un club de fútbol histórico, ofreciendo excelencia e innovación a los zaragocistas. Su misión será la de continuar impulsando el proyecto que comenzó hace dos años con la voluntad seguir fortaleciendo y desarrollando el club a través de sus diferentes áreas», dice la entidad.

«Con la incorporación de Fernando sumamos al proyecto a un profesional altamente cualificado, con gran ambición y exitosa experiencia en la industria del fútbol a nivel global. Llega sobradamente preparado para afrontar los desafíos que plantea tanto el presente como el futuro. Estoy convencido de que pondrá al servicio de todo el zaragocismo la profesionalidad, el rigor y la pasión por este deporte que le caracterizan», asevera Jorge Mas, presidente del club.

#### Las claves

Las funciones. Fernando López tendrá menos competencias que Sanllehí, pero será el hombre fuerte del grupo inversor en el Zaragoza, donde los lazos con el Atlético son muy claros a todos los niveles.

El reparto de poderes.

Mariano Aguilar, consejero zaragocista con esta propiedad y también
muy ligado a Gil Marín,
asumirá más poder en
el ámbito deportivo,
aunque ya lo ha venido
haciendo en los últimos
tiempos.

Fernando López, que llegó ayer a Madrid y será presentado la próxima semana, se mostró entusiasmado y comprometido: «Emprendo un reto mayúsculo, consciente de llegar a una entidad con 92 años de historia y prestigio. También lo afronto responsabilizado e ilusionado por contribuir al crecimiento del club en todos sus departamentos, con humildad y respeto, y la firme convicción de trabajar concienzudamente para que el club sea un referente y compita con los mejores».

#### El Atlético y su presencia

López, que ya se despidió el martes del Atlético Ottawa, llega en principio con menos atribuciones en el área deportiva que Sanllehí, que en esta etapa ha tenido que tomar decisiones importantes, como la renovación de Torrecilla como director deportivo, las apuestas por Carcedo y Escribá para el banquillo, mientras que no fue el actor más principal en la eleccion de Cordero para su actual puesto ni tampoco en las de Velázquez o Víctor, entrenador en estos momentos. En este sentido, el nuevo director general tendrá una labor más de coordinación de las diferentes áreas y relaciones institucionales, además de ser el hombre de confianza de la propiedad en la entidad zaragocista.

Lo que está claro es que López es un hombre de absoluta cercanía con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado rojiblanco y hasta esta misma semana estaba desempeñando esa labor en una de las franquicias del club rojiblanco, el Atlético Ottawa, que milita en la Premier canadiense y donde juega Alberto Zapater. Hay que recordar Viernes, 7 de junio de 2024

que el máximo accionista del Atlético junto a Enrique Cerezo y el Fondo Ares, que forman HoldCo, la mayoritaria del club rojiblanco, ya designó a dos consejeros en el Zaragoza, Mariano Aguilar y Emilio Cruz, que sobre todo el primero de ellos ha tenido muchos galones en el ámbito deportivo en el conjunto aragonés. De hecho, este lunes estuvieron ambos en la cumbre en Madrid con Juan Carlos Cordero y Víctor.

#### El nuevo reparto

Mariano Aguilar sumará más responsabilidad en ámbito deportivo, si bien lo ha hecho en los últimos tiempos, no solo con Víctor, sino también en su día con la destitución de Escribá o la de Velázquez y está muy pendiente de esa parcela para la

#### López. «Emprendo un reto mayúsculo para que el Zaragoza sea un referente»

confección de la plantilla, lo que ya sucedió el verano pasado y se va a repetir en este. Exagente, socio de Juanma López, exjugador rojiblanco, Aguilar, que llegó a jugar en el filial colchonero, tiene una estrecha relación con Gil Marín, lo mismo que Emilio Cruz. Otro actor en esa confección que tendrá peso será Carlos Bucero, nuevo director de Fútbol del Atlético desde febrero y que se encarga de la coordinación de filiales.

El Atlético está representado en el Zaragoza a través de Global Tavira, la mayoritaria en Real Z LLC y en la que Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo rojiblanco, tiene el 88% del capital de esa sociedad y el resto es de Joseph Oughourlian, estrecho colaborador de Gil Marín, fundador de Amber Capital y propietario del Lens y el Calcio Padova. Además, el Fondo Ares está presente con Mark Affolter y Jim Miller en dos sociedades de Real Z LLC, Real Ventures, con Jorge Mas, presidente zaragocista, y ZFutbol. Mientras, Alberto Marrero, hijastro de Gil Marín y expresidente del San Luis, es el CEO de Alliance Global Partners Group, con sede en Miami y en el que se aglutina la coordinación deportiva de los clubs de los empresarios que forman parte del grupo inversor propietario del Zaragoza. ■

Diego Espejo y Miguel Acosta, dos jugadores españoles que han estado dos temporadas cada uno en el Atlético Ottawa, resaltan la capacidad de trabajo y de tomar retos del nuevo director general zaragocista. «No le pesa la edad, es joven, pero tiene un carácter bastante fuerte y es honesto", asegura Espejo.

### La máquina de asumir funciones

Desde febrero de 2020 hasta ahora ha sido Fernando López CEO del Atlético Ottawa, coincidiendo con el desembarco del Atlético de Madrid en el club canadiense para que fuera una franquicia como ya lo era el San Luis en México, donde López había trabajado antes de llegar a la ciudad canadiense, o lo fue hasta 2017 el Kolkata en la India. Entró en el club colchonero en 2016, en la parte de expansión internacional de la entidad, tras sus pinitos como atleta en su juventud y ser propietario de un gimnasio en sus primeros pasos profesionales, para ganarse la confianza de Gil Marín, que le puso al frente del Ottawa, donde su trabajo ha dejado un buen sabor, como recalcan Diego Espejo y Miguel Acosta, dos exjugadores del club canadiense.

De López se destaca su capacidad de trabajo y de gestión, además de su honestidad y cercanía. «Me gusta su capacidad de organización, es un tipo muy metódico, amable, tranquilo y muy transparente, muy honesto. No le pesa la edad, es joven, pero si tiene que poner las cosas claras lo hace, tiene un carácter bastante fuerte», refleja Diego Espejo, exjugador del Ottawa durante dos años y ahora en el Orihuela. Antes de llegar al Ottawa y de su paso por el San Luis, López se abrió paso en ese departamento de expansión internacional del club rojiblanco, en el que se incluyen academias en Venezuela, Estados Unidos, Irlanda, Panamá y Ecuador, además de colaboraciones con clubs como el Famalicao de Portugal, el Beer Sheva (Israel) o el Jamshedpur (India). En las funciones en ese departamento se ganó la confianza de Gil Marín, que apostó fuerte por él y sin haber cumplido los 34 años le dio todo el mando en el Ottawa en febrero de 2020 con el aterrizaje tan difícil por la pandemia del Covid-19 que llegó después.

«Lo voy a resumir muy rápido, es un tío de puta madre», asegura Miguel Acosta, exjugador del Ottawa desde mayo de 2021 hasta hace unos meses y ahora, desde febrero, en La Nucía. «Es una persona muy comprometida con su trabajo, da el máximo y va de cara siempre. Si te tiene que elogiar lo hace, pero si tiene que ponerse duro, también. Va de frente y es hora

S. VALERO Zaragoza



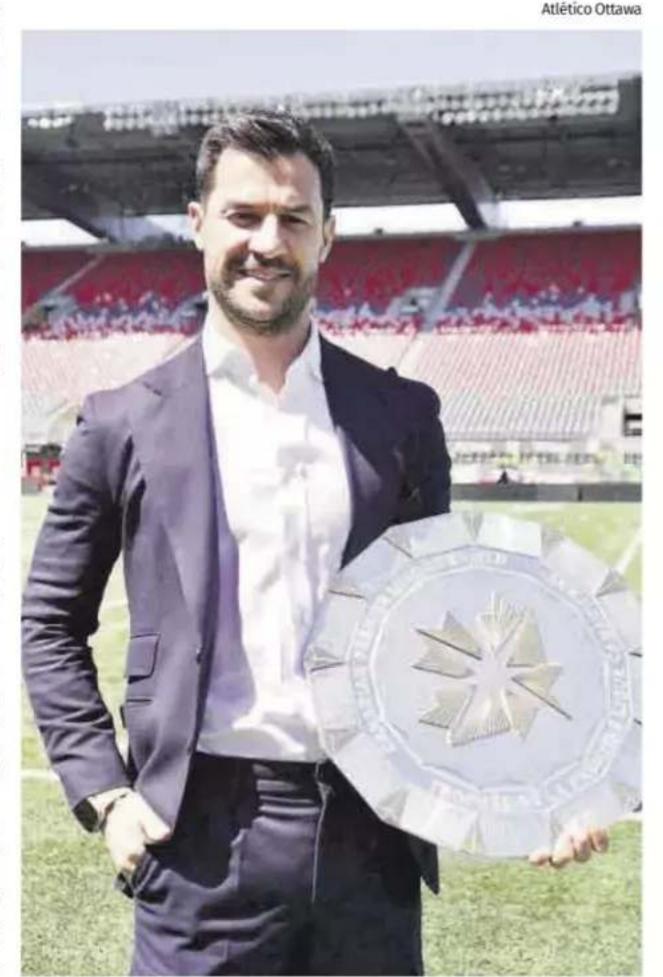

Fernando López, con el trofeo de la Premier canadiense de 2022.

Acosta: «Lo resumo muy rápido, es un tío de puta madre, da el máximo y va de cara siempre» nesto, además de tener una enorme capacidad para afrontar retos», sentencia el lateral derecho de la cantera rojiblanca, donde estuvo hasta juveniles. La academia ha sido fuente principal de refuerzos en el Ottawa, ya que salvo Zapater todos los españoles que han pasado por el club han militado en el Atlético en algún momento.

#### Múltiples funciones

«Era el jefe en todos los sentidos, también de reclutamiento, donde tiene de ayudante a Canito (jefe de scouting del Atlético de Madrid), pero se encargaba de la administración, de los pagos, a él tenías que ir cuando te faltaba algo, de hacer las veces de gestor en todos los aspectos, de la proyección deportiva y general del club, de todo. Es un 4x4, una máquina de asumir funciones», relata Acosta, una visión que por ejemplo tiene también Miguel Ángel Ferrer, Mista, exjugador de Atlético, Valencia, Tenerife o Deportivo y ahora entrenador y que fue el primer técnico del Ottawa, estando año y medio en el club para que ahora sea Carlos González.

«Se comentaba desde hace meses que podía volver a España, pero él siempre decía que estaba comprometido con el Ottawa y que aún quedaba para eso. Creo que el Zaragoza es un buen proyecto para él, un club tan grande y donde puede mostrar toda su capacidad, ya que en el Ottawa de la nada, porque esto era un club muy modesto en 2020, lo convirtió en campeón de Liga y este año están peleando también por todo», sentencia Acosta.

#### Todo bajo su control

Dos años en Ottawa estuvo Diego Espejo, central y que en enero regresó al Atlético B donde solo permaneció ese mes para llegar después al Orihuela. «Un auténtico profesional, un tipo muy cercano, con los jugadores y con los empleados del club, como persona de 10, nos cuidaba mucho y estaba siempre muy pendiente. Él hacía un poco de todo allí, estaba atento al mercado de fichajes, a lo que requería el club, entradas, relación con la afición... Supervisaba todo», explica el defensa, que también reconoce que la ayuda de López también era en el idioma, porque habla perfectamente inglés y francés y su apoyo para los futbolistas en los primeros días al llegar a Ottawa era fundamental. «No estaba los 7 días de la semana con el equipo, aunque al menos cuatro sí lo veías, ya que se pasaba por muchos entrenamientos. Fue la segunda persona con la que hablé para ir allí, antes con el entrenador, Carlos González, pero fue el que negoció con mi agente, el que me recibió a la llegada al aeropuerto. Allí hacía de todo», cierra Espejo en su descripción del nuevo ejecutivo zaragocista.

42 Deportes
Viernes, 7 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### **REAL ZARAGOZA**

## La salida de Maikel Mesa a Tenerife coge velocidad

El club isleño quiere que sea su gran fichaje, ya se ha dirigido a los agentes del jugador, que, llegado el caso, forzaría esa opción hablando con el Zaragoza

S. VALERO Zaragoza

El interés del Tenerife por Maikel Mesa ya ha cobrado fuerza absoluta tras las declaraciones del jugador en este diario que fueron el primer paso y la respuesta tinerfeña, a través de su presidente, Paulino Rivero, que sirvieron para abrir la puerta de forma definitiva. El canario, con un año más de contrato, quiere regresar a la isla y el club chicharrero ya se ha puesto en contacto con los agentes del centrocampista para establecer el marco de la operación. Eso sí, al jugador le queda un año más de contrato en el Zaragoza y el club no va a darle la carta de libertad, aunque el Tenerife sí se muestra partidario de abonar una pequeña cantidad en concepto de traspaso, incrementable por objetivos, aunque alejada y por mucho en todo caso de los tres millones de su cláusula.

La operación es difícil, pero posible por el deseo del Tenerife de que Maikel Mesa sea su gran refuerzo de este verano y por la intención del centrocampista de jugar en un equipo en el que estuvo en su cantera hasta cadetes. Nacido en San Cristóbal de la Laguna y de 33 años recién cumplidos, Maikel Mesa podría cumplir su deseo, con un contrato de dos tempora-



Maikel Mesa, en el último partido de la temporada ante el Albacete.

das y con unos emolumentos superiores a los 300.000 más objetivos que percibe en el Zaragoza. En este sentido, el siguiente paso que espera el Tenerife y que se puede dar en breve es que Mesa exponga a la entidad zaragocista su deseo de salir y de buscar una negociación con el club isleño, lo que terminaría de abrir ese camino para el regreso del futbolista al Tenerife. El jugador ha firmado 11 goles

en 41 partidos, 38 de titular, con el Zaragoza en este curso, lo que le ha convertido en el máximo anotador del equipo y una referencia indiscutible para los tres entrenadores de esta campaña, también para Víctor, con el que ha jugado de titular los 12 partidos con el técnico El Tenerife asume que tendrá que pagar un pequeño traspaso, muy lejos de la cláusula, que es de 3 millones

Miguel Ángel Gracia

zaragozano. El entrenador ha apostado por el centrocampista, de mediapunta sobre todo, como fijo, consciente del potencial goleador en un equipo con poca pólvora, pero otra cosa es que lo considere imprescindible para el próximo curso, ya que Maikel Mesa no es un futbolista de segunda línea de participar en demasía en el circuito ofensivo del equipo y Víctor prefiere en esa demarcación a jugadores con más capacidad de asociación. Mesa es importante en el Zaragoza, pero no imprescindible y es la gran apuesta en el mercado de este verano del Tenerife. por lo que la operación apunta a ser larga y no de pronta resolución, pero las bases ya están sentadas.

#### Muy cerca el año pasado

Maikel Mesa tuvo una oferta del club canario en el verano pasado, pero Juan Carlos Cordero consiguió convencerle para que firmara por dos temporadas en el Zaragoza. Influyó también en la decisión del futbolista la opinión de la afición tinerfeña, que no se mostró muy partidaria de su llegada entonces, recordando la celebración de un gol en un derbi cuando vestía la camiseta de Las Palmas y hasta hubo alguna pintada (»Maikel Mesa not welcome») en el Heliodoro Rodríguez López.

Por eso, el gesto de no celebrar los goles, uno de ellos anulado, ante el Tenerife el 31 de marzo y sus declaraciones posteriores eran su manera de tender la mano. «Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Me centro en el día a día, pero a todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario», dijo Mesa.

## «Sinan es feliz allí y seguirá en el Zaragoza»

Su agente dice que la idea del turco solo pasa por continuar en el club y «la próxima temporada podremos ver al verdadero Bakis»

S. VALERO Zaragoza

Sinan Bakis ha vivido una temporada de auténtica pesadilla en el Real Zaragoza, estando muy lejos de cumplir las expectativas con las que llegó tras anotar 12 goles en el Andorra, pero en sus planes ahora mismo, y pese a su nula presencia con Víctor en el tramo final y el elevado salario que tiene en el Zaragoza, uno de los más altos, condición que se mantiene, solo piensa en seguir en el club aragonés.

«No he hablado con el Zaragoza sobre su situación, pero puedo confirmar que Sinan seguirá allí», aseguran con contundencia en su agencia de representación. «Sinan es feliz y él seguirá allí, tiene contrato hasta 2026 y en la próxima temporada podremos ver todos al verdadero Bakis en el Zaragoza. Este fue un año muy difícil para él y para todos», concluyen.

Lo cierto es que Bakis, en la profunda e importante remodelación que va a vivir la plantilla, no



Sinan Bakis.

tiene sitio y el Zaragoza buscará poder aligerar la fuerte carga salarial que supone con una cesión, ya que resolver el contrato tampoco es sencillo por su elevado coste, teniendo en cuenta que no haberse estrenado en una temporada ante el gol donde ha jugado en 19 partidos (14 de titular) es una pesada losa para encontrarle una salida.

El ariete turco empezó a buen nivel y como titular para Escribá, pero no tardó en bajar su aportación y la lesión en el menisco en su rodilla derecha en noviembre le dejó fuera tres meses. De ella regresó en febrero, para sufrir otra en el aductor y recobrar protagonismo con la llegada de Víctor, que le dio 5 partidos de inicio para ver si recuperaba su nivel, algo que no logró para no jugar apenas (solo 20 minutos) en las 7 citas últimas.

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

#### Fútbol | Primera RFEF

## Molo Casas deja de ser el entrenador de la SD Tarazona

El técnico ha estado un año al frente del equipo aragonés logrando la permanencia

EL PERIÓDICO Zaragoza

Manuel Jesús Casas, Molo, no será el entrenador de la SD Tarazona la próxima temporada, la segunda consecutiva que el club aragonés disputará en Primera RFEF. Ambas partes hicieron oficial ayer que separan sus caminos tras un curso juntos en el que han conseguido el objetivo de la permanencia. «Tras una temporada inolvidable con el objetivo de la permanencia en Primera Federación cumplido, Molo y Jorge dejan huella en la historia del club tanto profesional como humanamente», señaló la entidad en sus redes sociales.

Molo tomó las riendas del equipo turiasonense hace un año para afrontar la primera temporada de la historia del club en Primera RFEF y la entidad ha confiado en él hasta el final, a pesar de atravesar momentos complicados durante el curso, consiguiendo al final el ansiado objetivo de la permanencia. El Tarazona será el único equipo aragonés que compita en Primera RFEF el próximo curso.

El técnico también publicó ayer mismo una emotiva carta de despedida. «Hoy toca despedirme de una tierra maravillosa, de nuestro Municipal de nuestro Moncayo...», comienza el técnico para proceder a dar las gracias a un enorme listado de personas que le han acompañado en esta aventura.» En primer lugar quisiera dar las gracias a Aniceto y a Míchel por la confianza depositada en nosotros y darnos la



Molo, durante un entrenamiento con el Tarazona.

oportunidad de entrenar a la SD Tarazona en el año de su centenario con el reto tan bonito de consolidar este proyecto en una competición tan exigente. Pero gracias 
sobre todo por apoyarnos cuando 
los resultados no llegaban, demostrando que la confianza es algo que realmente se crea cuando 
alguien está vulnerable y no se saca provecho de ello», señaló Molo.

El técnico también agradece a sus jugadores y cuerpo técnico y tiene unas palabras finales para la afición y toda la ciudad de Tarazona, «una gran desconocida para mi allá por el mes de julio y que a día de hoy se ha convertido en una tierra que siempre llevaré en mi corazón, me ha encantado ser un turiasonense más y espero más pronto que tarde volver a visitar nuestro municipal o asistir al Cipotegato para vibrar a vuestro lado. ¡Que feliz he sido al lado de todos vosotros!», se despidió el técnico.

#### Los clubs de la Premier votan a favor del VAR

Los clubs de la Premier League votaron a favor de mantener el VAR para la próxima temporada en la reunión mantenida ayer. La votación, que salió favorable por 19 a 1 para mantener esta tecnología, se llevó a cabo por iniciativa del Wolverhampton Wanderers, que criticó al VAR por sus errores.

#### Teruel dará 125.000 euros al Pamesa

El Ayuntamiento de Teruel y el Pamesa Teruel Voleibol firmaron ayer un convenio de colaboración por el que el club va recibir 125.000 euros municipales, destinados tanto al primer equipo como a las categorías inferiores. Teruel acogerá el Campeonato Nacional de Voley Playa Infantil del 30 de julio al 4 de agosto.

#### Dos campeonatos llegan a Motorland

Motorland Aragón acogerá dos certámenes durante la semana próxima, el Campeonato de España de Karting y el Pre-European Championship, un certamen continental, disputado entre el 12 y 14 de junio, que servirá de primera toma de contacto para que en julio desembarque en Motorland el FIA Karting.

#### **Tenis | Roland Garros**

## Juan Carlos Ferrero pronostica «un partidazo» en la final anticipada

El técnico de Carlos Alcaraz prevé un pulso igualado en las semifinales de esta tarde y destaca la mejora de Sinner en tierra

JAUME PUJOL-GALCERAN París

Día D. Francia recordaba ayer los 80 años del desembarco de las tropas aliadas en Normandía. Ajenos a la historia, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner preparaban el suyo en Roland Garros. Su día D será hoy, en la Philippe Chatrier (14.30 horas, Eurosport) para jugar el partido más esperado del tomeo y el inicio de una época. Después de 20 años, por primera vez, no estarán en las semifinales ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic ni Roger Federer. No sucedía

desde 2004. La otra plaza en la final se la jugarán después el aleman Zverev y el noruego Ruud.

Alcaraz y Sinner se han ganado ser los herederos del Big Three. En juego hay una victoria para abrir las puertas a la final del domingo y la posibilidad de inscribir un nuevo nombre en el palmarés del torneo dominado en este tiempo por Nadal (14 títulos). «Jannikes el número 1 y el favorito, ¿no?», decía Alcaraz. El palmarés le contradice. Sinner no será oficialmente número 1 hasta el lunes 10 de junio mientras Alcaraz ya lo ha sido durante 36 semanas. El primer Grand Slam del italiano lo ha

ganado este año en el Open de Australia y Alcaraz lleva dos, el US Open 2022 y Wimbledon 2023. Las casas de apuestas también dan favorito al murciano. Su victoria se paga a 1,60 euros, la de Sinner, a 2,35.

Alcaraz (3 mundial) y Sinner (2) han ganado cada uno 13 títulos en el circuito y en sus enfrentamientos están igualados a 4. En su época juvenil, en 2019, Alcaraz le ganó por primera vez en el challenger de Alicante (6-2, 3-6, 6-3), con dos años menos que el italiano.

«Los dos son muy buenos. Están muy igualados. Sinner ha mejorado muchísimo en esta superficie, en su nivel de tenis y en la variedad de juego. Ha logrado el número 1», destacaba Juan Carlos Ferrero tras el entrenamiento de Alcaraz en las pistas del complejo Jean Bouin, a la misma hora y a 20 metros de donde lo hacía Sinner.

El entrenador de Alcaraz se mostraba tranquilo, confiado en las opciones de su pupilo. «Espero que veamos un partidazo, aunque uno de ellos no saldrá de la pista tan feliz». Ferrero sabe por qué lo dice. Sinner ha dado un paso adelante. De momento, es el mejor del año con tres títulos (Australia, Rotterdam, Miami), 33 victorias y solo 2 derrotas, mientras Alcaraz ha ganado un título (Indian Wells) y suma 5 derrotas en 28 partidos.

Los dos tenistas llegaron a París con dudas. Al italiano los problemas en la cadera le llevaron a retirarse en Madrid y a no jugar en Roma, mientras el español solo pudo disputar la gira de tierra en Madrid por su lesión en el antebrazo derecho. En Roland Garross ninguno se ha quejado de sus problemas físicos. En cinco partidos hasta ahora solo han cedido un set.

#### Malo, del Bada, al Mundial universitario

El central del Bada Huesca Miguel Malo es uno de los 14 convocados por Diego Dorado para disputar el Mundial universitario que tendrá lugar en Antequera a partir del 23 de junio. La concentración arrancará el día 19 y España se medirá en la primera fase a Polonia (23 de junio), India (25 de junio) y Brasil (26 de junio).

#### El Dauphiné sufre otra caída masiva

El Dauphiné entrará en el fin de semana decisivo con tres etapas de montaña en las que los favoritos se jugarán la carrera y algunos de ellos, como el líder Evenepoel, Roglic y Juan Ayuso, afectados por una caída masiva a 21 km de la meta de la quinta jornada que les causó alguna contusión. Ese golpe multitudinario obligó a la organización a neutralizar la etapa.

44 Deportes el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

#### **Baloncesto | Casademont Zaragoza**

## El Gran Canaria continúa interesado en fichar a Yusta

El club insular quiere tenerlo en su próxima plantilla y está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, que ha aumentado notablemente tras su renovación

RAQUEL MACHIN Zaragoza

El Dreamland Gran Canaria no ha descartado el fichaje de Santi Yusta a pesar de que el madrileño ha renovado recientemente su vinculación con el Casademont Zaragoza hasta 2027. El club claretiano sigue pensando en el capitán del conjunto aragonés como el complemento ideal para AJ Slaughter en su próxima plantilla, por lo que continúa más que interesado en su fichaje, según explica LA PROVIN-CIA, diario de Prensa Ibérica. Para poder hacerse con él, el Gran Canaria debería abonar la cláusula de rescisión de Yusta, que ha aumentado su valor notablemente tras la renovación.

La operación, no obstante, está pendiente de un factor externo como es la consecución de un patrocinador para el club a través de la agencia de representación del jugador, según avanza LA PROVIN-CIA. El interés viene de lejos y la renovación de Yusta con el Casademont no impediría su salida, siempre y cuando se cumplan todos los factores necesarios. Además del acuerdo con el jugador, debe desencallarse la llegada de ese patrocinador para el Gran Canaria.

En el caso de que se acabe produciendo, la marcha de Santi Yus-



Yusta intenta superar a Vaulet en el Casademont-Manresa.

ta supondría un duro golpe para el Casademont Zaragoza porque el madrileño ha sido el mejor alero nacional de la Liga Endesa y el segundo español mas anotador solo superado por Willy Hernangómez. Con Yusta, el Casademont cuenta con un cupo de calidad al que no podría acceder en el mercado y su salida obligaría al club a buscar otro jugador de nivel para completar los cupos de cara a la próxima temporada.

El conjunto de Fisac cuenta en sus filas en estos momentos con Cuevas, Langarita, Miguel González, además del propio Yusta, por lo que ya cumpliría con la normativa ACB que obliga a tener cuatro jugadores de formación local. Además, Emir Sulejmanovic cumple con esta condición para las competiciones FIBA, donde se exigen cinco cupos.

El Gran Canaria, cuyo director deportivo es Willy Villar, es cons-

#### La cantera

Jaime Galindo

#### El infantil pasa a las semifinales

El equipo infantil masculino del Casademont Zaragoza se clasificó para las semifinales del Campeonato de España que se está disputando en Betanzos al superar en cuartos de final al Fuenlabrada por 62-77 en un duelo muy igualado que se decidió al final. Alejandro Tovar fue el máximo anotador con 24 puntos. Su rival en semifinales será el Real Madrid.

ciente de la importancia de completar los cupos lo antes posible en el mercado y por eso va a hacerse con los servicios del zaragozano Carlos Alocén, cuya firma solo está pendiente del reconocimiento médico, y pretende a Yusta. Por contra, va a dar salida al base Ferran Bassas. El Casademont Zaragoza dio los pasos necesarios para contar con el madrileño la próxima temporada y ahora solo puede esperar acontecimientos.

El nuevo convenio refuerza el apoyo a las numerosas propuestas deportivas del programa 'Entra en Acción', y pone de manifiesto el impacto positivo de la colaboración entre la administración pública y la iniciativa privada.

Este programa incluye una variedad de cursos diseñados para promover un estilo de vida activo y saludable, ofreciendo a los ciudadanos de todas las edades la oportunidad de participar en actividades físicas que fomentan tanto el bienestar físico como la cohesión social.

Desde el inicio de esta colaboración allá por 2013, aproximadamente 220.000 personas han participado en las actividades deportivas ofrecidas por el programa.

Con la implicación de más de 140 técnicos deportivos, las insta-

#### Santi Yusta y Jaime Pradilla, en la lista de España para el Preolimpico

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El capitán del Casademont Zaragoza, Santi Yusta, y el zaragozano Jaime Pradilla forman parte de los 22 elegidos por Sergio Scariolo para preparar el Preolímpico que se disputará en Valencia en un mes y cuya concentración se iniciará el próximo día 10 en Málaga. La gran ausencia de esa lista es la de Ricky Rubio, que ha decidido no participar ni en el Preolímpico ni en los Juegos en caso de que España se clasifique.

La presencia de Álex Abrines, Willy Hernangómez, Lorenzo Brown, Sergio Llull, Juan Núñez, Santi Aldama y Usman Garuba son las principales novedades en la lista de 22 jugadores facilitada por el seleccionador español Sergio Scariolo para el Preolímpico que se disputará en Valencia entre el 2 y el 7 de julio, así como para los amistosos previos ante Italia (25 de junio en Madrid) y República Dominicana (28 de junio en Alicante).

Además se caen de la convocatoria por razones de índole personal, y también para los Juegos Olímpicos de París en el caso de lograr la clasificación, jugadores como Ricky Rubio, Sebas Saiz o Víctor Claver con respecto a la última convocatoria.

#### Polideportivo

## Zaragoza y Caixabank renuevan su colaboración

Ambas entidades prolongan el acuerdo para mantener el programa municipal 'Entra en Acción' hasta el año 2026

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la directora Territorial Ebro de Caixabank, Isabel Moreno,

renovaron ayer jueves el acuerdo de colaboración que mantienen con el objetivo de promover el deporte saludable entre los ciudadanos a través del programa 'Entra en Acción' para el periodo 2024-2026.

De esta forma, el Ayuntamiento de Zaragoza y la entidad financiera dan continuidad durante otros tres años a esta vinculación que arrancó en 2013, informaron fuentes municipales, y que se dirige a toda la ciudadanía.

laciones municipales de Zaragoza se convierten en los principales escenarios donde los ciudadanos pueden disfrutar de una amplia oferta de actividades, de modo que el acuerdo no solo fortalece la salud y el bienestar de los zaragozanos, sino que también contribuye a la integración y cohesión social de la comunidad.

«Para nosotros es un orgullo seguir apostando por la iniciativa 'Entra en acción Zaragoza', un patrocinio que iniciamos en 2013, y que abarca todas las actividades deportivas municipales, para todos los zaragozanos sin límite de edad», destacó Isabel Moreno, añadiendo que «Caixabank como empresa pionera en el patrocinio deportivo en España, apuesta por iniciativas estrechamente ligadas al territorio».■

el Periódico de Aragón Viernes, 7 de junio de 2024

Deportes | 45

ZOE RUBIO Zaragoza

#### — ¿Qué significa para usted el Stadium Casablanca?

 — El Stadium Casablanca es una entidad que ha formado parte de mi vida desde que nací, porque mis padres eran socios y mi infancia la pasé allí. Después, con el tiempo, me fui a alejando porque jugué en Helios y, con 14 o 15 años, tenía a todos mis amigos allí. Pero una vez que acabé los estudios, volví. Regresé al Stadium, me dieron la oportunidad para entrenar a través de José Descartín y Armando Loren. Y poco a poco tuve las primeras oportunidades, que el antiguo vicepresidente José Ignacio Madota me apoyó muchísimo y el presidente que había por aquel entonces, llevando al equipo de Liga EBA, masculino, llevando al equipo de Liga Femenina II y luego ya me permitió irme a seguir con mi vida profesional por otros sitios. Volviendo a Zaragoza, al antiguo Mann Filter. Hasta que, por casualidades de la vida y cuando yo estaba en una situación difícil y ellos intentando no descender, coincidió que en ese momento yo no estaba entrenando y pudimos estar juntos.

#### — ¿Cómo se plantean estos Juegos Olímpicos para usted? ¿Cómo los está preparando?

 Ahora mismo, para Canadá, jugar estos Juegos Olímpicos significa el poder mezclar una serie de generaciones que unas han dado ya éxitos a Canadá y otras están empezando. Atletas jóvenes con mucho talento, entonces me lo planteo como si fuera un puzzle. Tengo cuatro jugadoras en la WNBA, algunas jugadoras que han terminado ahora su año en la NCAA (la Liga universitaria), y tengo otras que este año no han jugado, como Natalie Achonwa o Nirra Fields. Todo esto no es sencillo de completar, entonces me lo tomo con mucha filosofía, mucha calma y esperando que las oportunidades de juntarlas sean muchas durante el verano.

#### - ¿Qué tal lo llevan las jugadoras?

— En estos dos años que llevo aquí he podido desarrollar muy bien las relaciones personales con ellas, creo que tengo un grupo muy unido. Creen mucho en mí y eso es lo más importante. Teniendo en cuenta que el último punto y en el cual estoy muy encima es que si queremos competir necesitamos que las jugadoras estén sanas. Entonces cruzando los dedos para que en la WNBA o durante mi concentración o durante los partidos, todas acaben llegando al primer partido contra Francia el 29 de julio.

#### — ¿Qué se siente al jugar contra su país en unos Juegos Olímpicos?

 Fue algo que al principio no me creó ningún tipo de sensación. Empecé a prepararlo sabiendo que, tal y

#### **VÍCTOR LAPEÑA**

#### Seleccionador de Canadá y nuevo técnico del Cukurova turco

El aragonés Víctor Lapeña empezó como técnico de baloncesto en el Stadium Casablanca y, en escasos dos meses, dirigirá a Canadá en los Juegos Olímpicos París 2024 y después volverá a Turquía para dirigir al Cukurova

# «España no nos hizo un favor, es un orgullo que sean tan competitivas»



Víctor Lapeña da instrucciones durante un partido del Americup femenino de 2023.

como llegábamos nosotros al torneo, iba a ser muy complicado ganar.
Creo que competimos muy bien los
tres partidos del preolímpico. Pero
las emociones vinieron cuando sonó
el himno. Y no me pude casi contener por dentro. Desde el año 2007
hasta el 2017 estuve formando parte
de las selecciones nacionales, tanto
senior como todas las inferiores.
Cuando oyes el himno nacional y te
das cuenta de que estás en el bando
contrario, igualmente, pues se ve
como muy especial y bonito.

#### Luego pudieron clasificarse gracias a España.

— Sí, yo creo que fue bonito. Y eso que fue un partido muy difícil convertido en un trabajo. Yo creo que todo lo que les pasó a España fue algo como muy normal. El subidón de clasificarse, el saber que ya no tenían que forzar a jugadoras y ver cómo



«Más que referente, Sito Alonso es un amigo y la persona que me ha apoyado desde pequeño» jugadoras menos habituales, como Mariona, Andrea Vilaró, pues eran capaces de revolver el partido y de ganar.

#### — ¿Lo recibió como un favor?

- Tampoco lo veo como un favor que nos hicieron. No me gusta verlo así. Nosotros tuvimos que ganar a Hungría para clasificarnos, que competimos muy bien, y España hizo su partido, ganó y, en consecuencia, Canadá se clasificó. Estoy orgulloso de saber que las jugadoras que forman parte de mi país, de España, son muy competitivas y en ningún momento iban a bajar los brazos. Y así es como nosotros, porque yo he formado parte y he formado algunas de esas jugadoras que están ahí, hemos trabajado. Hemos desarrollado a ese jugador, al jugador español, a Cristina Ouviña, a Queralt Casas, a María Conde, a Laura Gil, a Alba, a

todas ellas prácticamente. Me hace sentirme muy bien saber el nivelazo que tiene la selección española, lo competitiva que es.

#### — Conoce bien las federaciones canadiense y española. ¿Qué cree que pueden aprender la una de la otra?

- Hay cosas, por supuesto, que se pueden aprender siempre del otro. Canadá estuvo varios años yendo a España a ver cómo se trabajaba en el centro del siglo XXI, a ver cómo era el método que se hacía en España, de la Federación española. Y cogieron muchas cosas. De hecho, se creó en su momento en Canadá un siglo XXI, pero canadiense. Y de ahí salieron jugadoras como las hermanas Cruz, que ahora están jugando el 3x3 o Kayla Alexander, que es una de mis jugadoras más importantes, y eso se tuvo que cancelar por motivos económicos, por falta de apoyos.

#### — ¿Tendría que ir España a aprender de Canadá?

— Más que venir a aprender, yo invitaría a la gente de la Federación Española a que compartiéramos conocimientos, aprender unos de los otros, porque yo creo que aquí en Canadá hay varios aspectos que ya no solo hablo de la Federación española, hablo un poco del baloncesto europeo en general, que se cuidan menos que en Norteamérica. Canadá es uno de los países que se cuida más la salud mental del deportista.

#### — Se le puede considerar un entrenador internacional, ya que ha estado en Rusia, Turquía y ahora vuelve. ¿Cómo definiría la experiencia?

— Te abre mucho la mente cuando sales de la llamada zona de confort, que sería tu país, tu competición, tu idioma, el estar lejos de tu familia... Cuando sales de todo eso te hace completar muchas de las cosas de las que necesitas para ser mejor. Mejor entrenador, mejor persona, principalmente para tus jugadores y para los proyectos que te contratan. A mí me ha ayudado mucho, creo que este va a ser el séptimo año, si no me equivoco, que estoy fuera y con la idea de estar más tiempo.

#### — ¿Después de los Juegos, qué objetivos tiene en el Cukurova turco?

— Una vez que esto acabe, necesitaré descansar, coger aire, estar con mi familia y en unas dos o tres semanas ponerme otra vez el traje de Turquía y ver qué equipo hemos hecho y cómo hemos competido por todos los títulos en las dos competiciones, tanto en la turca como en la Euroliga.

#### — ¿Cuáles son sus referentes como entrenadores?

— Le podría decir que más que un referente es mi amigo, mi hermano. La persona a la que desde muy pequeño me he apoyado, que es Sito Alonso.■ Viernes, 7 de junio de 2024

#### Las series

## Secretos y escándalos en un colegio coreano

Kang Ha (Lee Chae-min) es un estudiante recién transferido al elitista colegio Jooshin, donde los alumnos pertenecen a las familias más ricas e influyentes del país. En este entorno, unos pocos estudiantes ejercen un control absoluto, dictando las normas y manteniendo un orden jerárquico inquebrantable. Entre ellos, Jung Jae-yi (Noh Jung-eui), la hija mayor de un poderoso empresario y reina indiscutible del lugar. Sin embargo, Kang Ha no es un estudiante común; detrás de su sonrisa se esconde un secreto que amenaza con desestabilizar la estructura de poder de la escuela. A través de su perspectiva, se exploran temas como el amor, la amistad y la venganza.



#### Becoming Karl Lagerfeld



#### El nacimiento de un grande de la moda

La serie se sumerge en la vida del diseñador Karl Lagerfeld (Daniel Brühl), explorando su juventud y los primeros pasos en el mundo de la moda. Ambientada en la década de los 70, la trama sigue a Lagerfeld en su camino para convertirse en el sucesor de Coco Chanel. A los 38 años, antes de su famoso peinado y reconocimiento mundial, es un diseñador de prêt-à-porter que aún no ha captado la atención del público. Su vida cambia al conocer a Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un joven dandy ambicioso y atormentado. Juntos vivirán una intensa historia de amor. También se explora su rivalidad con el socio de Yves Saint Laurent, Pierre Berge (Alex Lutz).

#### La vida de los que desafían los estereotipos

Dirigida por Pablo Tocino, esta serie es muy diferente a lo visto hasta ahora, empezando por su propio recorrido: nacida como un proyecto amateur, resistió un rodaje de años. Se retratan las vidas de un grupo de jóvenes andaluces que desafían las normas sociales y luchan por definir su identidad. Entre ellos se encuentran Sofía, Samu, Tamara, Marcos, Judit y Sylvia, quienes oscilan entre los 17 y 25 años. A pesar de sus diferencias, todos comparten la sensación de ser marginados y la dificultad de encontrar su lugar en un mundo que parece no entenderlos. Explora temas como la soledad, la sexualidad y la amistad, y cuenta con la participación de Cristina Medina y Falete.



#### Queenie

Reino Unido, 2024
Drama
Disney +
45 min.
(T1. 8 cap.)

#### Entre dos mundos: la vida de una joven jamaicana en Londres

Adaptación de la aclamada novela de Candice Carty-Williams. Conocemos a Queenie Jenkins (Dionne Brown), una joven británica de origen jamaicano de 25 años que se encuentra atrapada entre dos culturas en el sur de Londres, luchando por encontrar su lugar pero sin encajar en ninguna de ellas. Después de una dolorosa ruptura, busca consuelo en su familia y sus amigas y en una serie de desastrosas citas, mientras navega por los desafíos de su trabajo. A través de este viaje, la joven se enfrenta a algunos problemas de salud mental, racismo y la búsqueda de su identidad. La serie explora de forma sincera lo que significa ser una mujer joven negra en la actualidad.

Cillian Murphy en el papel de Thomas Shelby, en 'Peaky Blinders'.

#### Serie

El actor no solo retomará su papel de Thomas Shelby, sino que producirá el filme.

### 'Peaky Blinders' tendrá película, y con Cillian Murphy

ALBA AGUILERA Barcelona

La banda de los Peaky Blinders se despidió de sus seguidores en junio de 2022 con la sexta y última temporada de la serie. Pero no fue un adiós definitivo, sino un hasta luego o, mejor dicho, un hasta el estreno de la película. Porque, efectivamente, Netflix ya ha puesto en marcha el engranaje de la adaptación al largometraje de su exitosa serie protagonizada por la pandilla de gánsteres callejeros de Birmingham.

Uno de los grandes misterios sobre la futura película es el protagonista. Los seguidores de la historia, acostumbrados a un impecable Cillian Murphy, no podían imaginar a ningún otro actor que pudiera dar vida a Thomas Shelby -más conocido por su diminutivo, Tommy-, el líder de la banda criminal y personaje principal del relato. Pero el último anuncio de la plataforma de streaming ha solucionado este problema, haciendo que los fans de la serie dejen de darle vueltas a la cuestión.

Y es que ya es oficial: el reciente ganador de Óscar Cillian Murphy no solo protagonizará, sino que también producirá la nueva película de Peaky Blinders, de Netflix. Así lo ha adelantó este martes el medio especializado Deadline, que además ha podido hablar con el actor y les ha asegurado estar muy feliz de volver a encarnar al ya mítico personaje: 
«Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo... Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para los fans».

Tal como el propio Murphy ha revelado, la cinta será dirigida por Tom Harper –el director de los primeros episodios de la serie– y el guion corre a cargo de Steven Knight, creador original de Peaky Blinders. «Hace más de diez años no sabíamos en qué se convertiría la serie, pero sí sabíamos que había algo en la alquimia del reparto y la escritura que parecía explosivo», confesó Harper en el mismo comunicado para Deadline.

Si algo está claro es que el papel de Thomas Shelby es uno de los más destacables de la carrera de Murphy, siendo el que le dio el gran impulso y proyección internacional que hasta el estreno de Peaky Blinders no había conseguido alcanzar, pese haber pisado los platós de algunas de las películas más trascendentales de las últimas décadas, como lo han sido Origen o El Caballero Oscuro, ambas de Christopher Nolan.

En declaraciones a Birmingham World a principios de 2024, Steven Knight confirmó que la fecha de inicio del rodaje de la película sería septiembre de este mismo año. Podría estrenarse a finales de 2025 o principios de 2026. ■

Netflix

#### La 1

06.00 Telediario matinal.

08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros. Con Jaime Cantizano.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca.

15.00 Telediario 1.

Con Mónica López.

Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna. 17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodriguez.

19.30 El cazador. Con Rodrigo Vázquez.

20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.50 La suerte en tus manos.

22.00 La gran familia. Jumanji: Bienvenidos a la jungla.

23.45 Cine.

Vacaciones. 01.15 Cine.

Tonio y Julia; dejar el nido.

#### La 2

08.05 La 2 express.

08.10 Rico rico. 08.55 Jardines con historia.

Con Mónica Luengo.

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 UNED.

10.55 El planeta verde. 11.45 Un país para leerlo.

12.15 Mañanas de cine. Traición y olvido.

13.40 La 2 express. 13.55 Rico rico.

14.50 Las rutas Capone.

15.45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales.

18.05 El escarabajo verde.

18.35 Atención obras.

19.05 El Paraíso de las Señoras.

20.30 Dias de cine. 21.30 Plano general. Con Jenaro Castro, Invitada:

Maria Blasco, científica. 22.00 Historia de nuestro cine. Remake.

23.35 Historia de nuestro cine: coloquio. Con Elena S. Sánchez

00.00 Historia de nuestro cine. Así como habían sido.

#### Antena 3

08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Onega. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.45 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

21.55 El tiempo. 22.10 Tu cara me suena.

01.20 Tu cara me suena. Grandes exitos.

02.30 The Game Show.

#### Cuatro

09.30 Alerta Cobra.

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Marta Flich.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Maria Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.15 The Acolyte.

04.35 Puro Cuatro.

23.05 El blockbuster. Star Wars Episodio VII: El

despertar de la Fuerza. 01.45 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma

Manzanero y Aitor Fernán-02.30 En el punto de mira.

Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

07.00 Informativos Telecinco 08.55 La mirada crítica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver.

Con Joaquin Prat. 15.00 Informativos Telecinco. Can Isabel Jiménez y Ange-

les Blanco. 15.30 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.40 El tiempo.

15.50 Así es la vida. Con Sandra Barneda y Cesar Muñoz.

17.00 TardeAR. Con Frank Blanco.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo. 22.00 :De viernes! Can Beatriz Archidona y Santi Acosta.

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

07.00 Previo Aruser@s.

Con Alfonso Arús. 09.00 Aruser@s.

Can Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

**15.15** Jugones.

Con Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina

Pardo. 20.00 La Sexta noticias 2º edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 La Sexta Columna. Elecciones Europeas: de extrema importancia.

22.30 Equipo de investigación.

Turismofobia. 03.00 Pokerstars.



TVE-1 Jumanji: Bienvenidos a la jungla' Cuatro improbables amigos son absorbidos por el peligroso mundo de Jumanji y transformados en avatares con habilidades unicas.

## 22.00

22.15 Cuatro 'The Acolyte' En una galaxia de secretos sombrios y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la Era de la Alta República, una antigua Padawan se reune con su Maestro.



22.10 Antena 3 'Tu cara me suena' En esta novena entrega del programa, los concursantes tienen que volver a demostrar sus dotes para la imitación. Para empezar. Raoul Vázquez se mete neskin.

#### Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.25 10 Comicos 10. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 13.00 Colombo: Agenda para el crimen. 15.00 Los misterios. de Murdoch: Murdoch a ritmo de ragtime. 16.00 Agatha Christie's Marple: La locura de Greenshaw. 17.55 Los asesinatos de Midsomer. Ångel destructor y Vendetta eléctrica. 22.05 Cine: Los piratas del mar de China. 00.25 Cine: Los tesoros del mar de China. 02.20 Central de cómicos. 02.50 Central

#### FDF

de cómicos.

06.20 Love Shopping TV FDF. 06.50 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.25 [Toma salami! 07.55 Love Shopping TV FDF. 08.30 Los Serrano: La culpa fue del centollo. 10.10 Aída. Emissión de tres episodios. 13.35 La que se avecina, 01.55 The Game Show. 02.35 La que se avecina: Una asexual, unas amiquis y un fantasma goloso, 04.15 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.20 La que se avecina: Una novia a dieta, un poblado tongoliki y una fraŭlein de la gestapo. 05.30 Aida: Héroe por delincuente.

#### Neox

06.00 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 El principe de Bel Air. Emissión de cinco episodios: 12.20 Los Simpson. 15.45 The Big Bang Theory. El vórtex psiquico, La aproximación de Einstein, La gran colisión de Hadron, La complejidad del novio, La hipótesis del parásito alienigena, La Liga de la Justicia: recombinación y La utilización de los pantalones de autobus. 18.30 El joven Sheldon. 22.00 Cine: Grupo salvaje. 01.00 Cine: El Cóndor. 02.50 Pokerstars en vivo. 03.15 The Game Show.

#### DMAX

06.00 FIA Formula E Highlights. 06.50 Seprona en acción. Emissión de dos episodios. 07.35 Así se hace. Emissión de dos episodios. 08.19 Aventura en pelotas. 09.08 Aventura en pelotas. 09.58 Aventura en pelotas, 10.48 Los secretos de la jungla. Emissión de dos episodios. 12.20 Alienigenas. Alienígenas y robats y Alienígenas a. C. 14.00 Roland Garros. 18.11 Control de carreteras. 22.00 Misterios desde el aire., Fuero de Lugar y Desastres desde el aire. 01.48 Muerte en el pantano.

#### Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández. 07.30 El campo es nuestro.

08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera. Con Daniel Yranzo. 10.30 Ahora y aqui.

Con Nerea Resa y Blanca LISO. 11.00 Agui y ahora. Con Miriam Sanchez

13.10 Atrápame si puedes. Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragón noticias 1. Con Noemí Núñez y Ana

Laiglesia. 15.10 El campo es nuestro. 15.50 Cine.

Los justicieros del Oeste. 17.25 Cherif. La sombra de un héroe.

18.20 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2. Con Mirtha Oralla y Jacoba

00.50 El Ebro, caminos de agua.

Lo que la verdad esconde.

Fernández. 21.45 El bosque encantado 22.45 Cine.

01.50 Ahora y aqui.

15.50 Un rudo sheriff de los Estados Unidos provoca una cadena de asesinatos y mentiras en su

maniaca obsesión

de poder.



22.45 Norman y Claire parecen ser una pareja normal Sin embargo, en su casa empiezan a suceder cosas muy extrañas.

#### Clan TV

16.20 Henry Danger. 16.42 Las Hathaways entre fantasmas. 17.04 Hello Kitty, super style! 17.27 Los Octonautas. 17.38 La Patrulla Canina. 18.01 Petronix. 18.13 La casa de muñecas de Gabby. 18.36 Vera y el reino del arcoiris. 18.58 Los Pitufos, 19.22 Tara Duncan, 19.45 Héroes a medias. 19.56 Ollie y los monstruos. 20.18 Los Casagrande. 20.40 Bob Esponja, 21.02 Una casa de locos. 21.25 Cine Clan: Trasto. 22.41 Danger force. 23.03 Los misterios de Laura. 00.13 Cine Clan: Memorias de África.

#### **Disney Channel**

07.40 Bluey 09.00 Kiff 09.35 Hamster & Gretel. 10.25 Los Green en la gran ciudad. 11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.25 Hailey, ja por todas! 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 15.10 Marvel Spidey y su superequipo. 15.40 Los Green en la gran ciudad. 16.35 Kiff. 17.25 Hamster & Gretel. 18.40 Los Green en la gran ciudad. 20.10 Monstruos a la obra. 21.10 Cine: Cómo entrenar a tu dragón III. 23.00 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 00.35 Los Green en la gran ciudad.

#### Boing

11.50 Somos ositos. 12.41 La casa de los retos. Presentador: David Moreno, 13.14 Looney Tunes Cartoons. 14.14 Doraemon, el gato cosmico. 16.08 Teen Titans Go. 16.36 El asombroso mundo de Gumball. 17.27 Batwheels. 17.56 El mundo de Craig. 18.44 Monster High. 19.41 Teen Titans Go. 19.52 Doraemon, el gato cósmico. 21.23 Cine: Gru II. Mi villano favorito. 22.59 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn, 23.24 Los Thunderman. 00.09 Game Shakers. 00.32 Dragon Ball Super. 01.15 Hora de aventuras. 01.59 Teen Titans Go.

#### Nickelodeon

**09.15** Equipo Danger. **10.01** Los Thunderman. 11.17 Henry Danger. 12.30 Equipo Danger. 13.19 Los Thunderman. 14.32 Henry Danger. 15.21 Los Casagrande. 15.57 Bob Esponja. 16.34 Zokie de Planeta Ruby. 16.59 Una casa de locos. 18.29 Una verdadera casa de locos. 19.17 Equipo Danger. 19.43 Los Thunderman. 20.36 Henry Danger. 21.25 Equipo Danger. 21.51 Los Thunderman. 22.42 Una verdadera casa de locos. 23.28 Henry Danger. 00.15 Victorious, Emisión de dos episodios.

#### Las audiencias

#### El España-Andorra empata con 'El 1%'

El partido de fútbol amistoso entre España y Andorra alcanzó un gran 14,8% de audiencia, y terminó empatando con el concurso de Arturo Valls en Antena 3 'Ei 1%'.

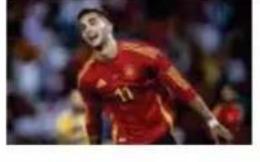

| ESPAÑA | Miles de espectadores  |       |
|--------|------------------------|-------|
| A3     | Noticias 1             | 2.187 |
| A3     | Noticias 2             | 1.777 |
| La1    | España-Andorra         | 1.755 |
| A3     | El hormiguero          | 1.749 |
| A3     | La ruleta de la suerte | 1.608 |
|        |                        |       |

| ARAGÓN Miles de es |                     | pectadores |  |
|--------------------|---------------------|------------|--|
| Aragón             | Noticias 1          | 89         |  |
| A3                 | Noticias 2          | 81         |  |
| Aragón             | El tiempo           | 78         |  |
| Aragón             | Aragón deportes     | 65         |  |
| Aragón             | El campo es nuestro | 61         |  |

#### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España En Aragón 13,0%

14,3% 5 10,4%

12,0%

miércoles, 5 de junio

10,0% 11,4% VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2024 Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

La obra póstuma del Premio Nobel japonés Yasunari Kawabata Dientes de león llega al castellano de la mano de Seix Barral.

Se trata de una obra maestra. Su argumento gira (y el verbo es el más apropiado, dado el carácter circular del libro) en torno a tres personajes: una madre, su hija y el novio de ésta.

La muchacha, Ineko, padece una anomalía psíquica denominada «ceguera de cuerpo», según la cual aquellas personas y objetos que más queridos le resultan se invisibilizan a sus ojos.

#### Yasunari Kawabata



SALA DE MÁQUINAS IUAN BOLEA

La madre, convencida de que ha perdido la razón, consulta a los médicos y decide internarla en un sanatorio mental. El novio, Kuno, se opondrá a ello, tratando por todos los medios de convencer a la madre de que no lo haga, de que no interne a su hija, permitiéndole a él tratar de normalizar su estado y alejarla del lado de la locura. Insistirá, aunque inútilmente, pero se negará a alejarse del hospital donde Ineko acaba de ser ingresada. Merced a sus ruegos, a su desesperada insistencia, logrará que la madre pernocte una no-

che en el mismo hotel, largas horas de angustia que empleará en tratar de persuadirla de que su hija sólo puede sanar si abandona la institución psiquiátrica, pues allá dentro perderá definitivamente la razón.

Novela maravillosa, de una elegancia exquisita, de una sobriedad ejemplar, fría, exacta y bastante cruel en sus planteamientos, se redime gracias a esa extraordinaria historia de amor que parece flotar entre los miasmas del hospital, sobre las batas blancas de la locura, ora acercándose al faro de los sentimientos, ora alejándose de ellos, hacia el horizonte de una ciencia que no parece aportar tampoco ninguna solución.

Yasuniro Kawabata, el gran maestro japonés, y que también lo sería de Yukio Mishima, llevó una vida muy solitaria. Dedicado exclusivamente a su arte literario, recibiría justamente el Nobel en 1968, legándonos obras como Mil grullas, Lo bello y lo triste, El rumor de la montaña o Historias de la palma de la mano.

Al igual que su discípulo Yukio Mishima, se quitó la vida. Tenía setenta y dos años. ■

#### — ¿Cómo surgió la idea de escribir 'Años de traición', fue un impulso suyo o un encargo para la colección histórica de Doce Robles?

 Yo llevo ya muchos años publicando, desde 1998, y siempre escribo de la misma época, los siglos XIX y XX y el franquismo, desde una perspectiva político-militar, y en este caso la novela respondía muy bien a esta línea de la editorial (La historia de Aragón en novela), de tratar episodios de la historia aragonesa, pero no de forma secuencial. En cuanto al tema que aborda la novela -que gira en tomo a la redada en la que fueron detenidos una treintena de líderes del socialismo clandestino en Zaragoza, en febrero de 1948-, es un episodio muy importante y muy desconocido, que oyes como de refilón, pero que he tardado dos años en poder documentar adecuadamente. Todos los dirigentes republicanos cayeron el mismo día, y el movimiento tardó unos 15 años en empezar a rehacerse, fue un hecho de gran trascendencia.

#### — ¿Zaragoza era un foco importante para el socialismo clandestino en aquella época?

— El franquismo era muy uniforme, no había grandes diferencias entre territorios, los funcionarios y represores vivían bien y los movimientos clandestinos mal en todo el territorio nacional. Lo que sí que distingue a Zaragoza entre el 42 y el 48 es que los movimientos republicanos se movilizaban mucho y tenían una presencia notable, dentro de lo posible, lo que sorprendía en las sedes centrales del Partido Socialista.

#### — La novela combina personajes y episodios reales y de ficción. Hay uno especialmente llamativo en la Academia General Militar, casi al final, que no revelaremos, pero ¿es real?

— Ese en concreto no, es una leyenda que circulaba, pero no llegó a pasar. Sí pudo haber alguno parecido, pero sirve para ilustrar algo que sí sucedió, la importancia que tuvo la instalación de la Academia General Militar en Zaragoza, contra la que en su momento y hubo miniprotestas. \*

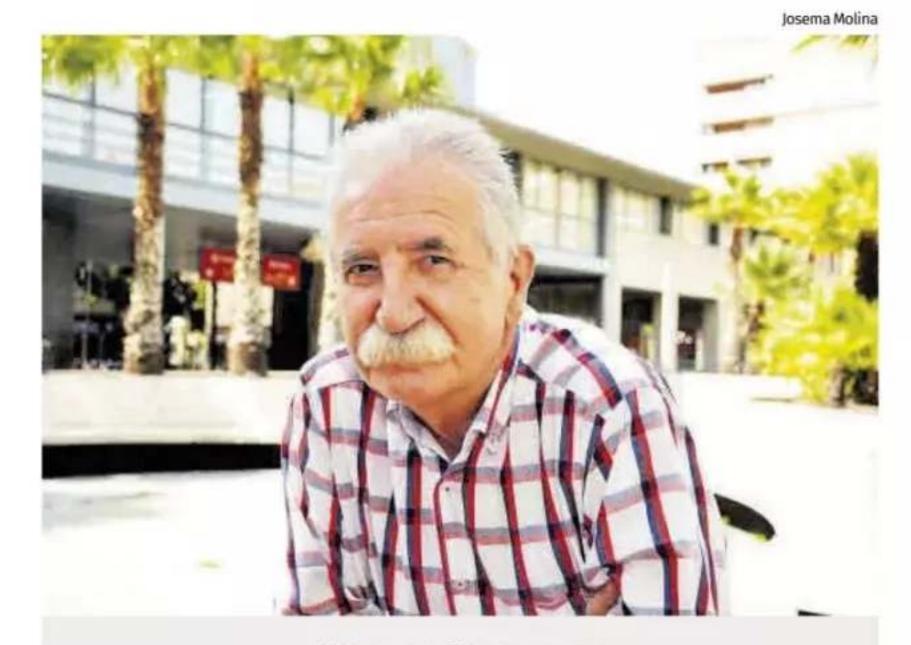

#### CONTRACORRIENTE



POR FERNANDO MANTECÓN

El escritor acaba de publicar 'Años de traición. La caída de la izquierda clandestina en Aragón (1948)', perteneciente a la colección La historia de Aragón en novela de la editorial Doce Robles

#### **Javier Fernández**

**ESCRITOR** 

# «La redada de 1948 es un episodio muy importante y muy desconocido»

#### — Es historia y política ficción, pero ¿qué cree que hubiera cambiado si la redada no hubiese tenido éxito?

— Hubiera cambiado mucho, claro, los partidos clandestinos fueron cogiendo fuerza poco a poco, y sufrieron pequeños varapalos conforme algunos líderes iban siendo detenidos, pero es que aquí cayeron todos de golpe, el movimiento fue totalmente descabezado.

#### — ¿Le resulta más fácil documentarse para la novela que pare el ensayo, en el que comenzó su carrera de escritor?

 Una novela histórica ha de estar muy bien documentada, como un ensayo. De hecho, mentiría si dijera que esta novela es el libro para el que más tiempo me ha costado documentarme, pero sí que ha sido de los que más, dos años. La dictadura es muy opaca, no deja rastro, y tienes que ir hilando la información que vas obteniendo. Pero yo siempre escribo de temas que conozcobien; luego no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que escriba, pero llevo 26 años publicando y lo he hecho en editoriales potentes, tanto nacionales (Planeta, Taurus...) como de Aragón, como Mira o, en este caso, Doce Robles. Tengo la suerte de contar con el favor del público y lo hago lo mejor que sé.

#### — ¿Está más cómodo en la novela que en el ensayo, la ficción permite mayor libertad?

 Yo empecé a escribir a raíz de mi tesis doctoral, para la enseñanza de lo que entonces se llamaba Derecho Político, y por tanto mi forma de trabajar siempre ha tenido ese enfoque universitario, en forma de ensayo. Luego fui derivando a la novel histórica, como forma de aprovechar la documentación pero llegar a un público más amplio, al que un ensayo le pueda resultar demasiado denso y aburrido. Pero en el fondo siempre escribo de lo mismo, es donde estoy más a gusto. No sería capaz de escribir algo totalmente de ficción; eso hay muchos compañero escritores que lo hacen muy bien, pero yo necesito una base real y hablar de lo que realmente sé. ■

